

## iGRACIAS!

BOGOTÁ COLOMBIA FUNDADO EN 1887 Nº 40.172 12 DE AGOSTO DE 2024 24 PÁGINAS www.elespectador.com ISSN 01222856 \$2.200

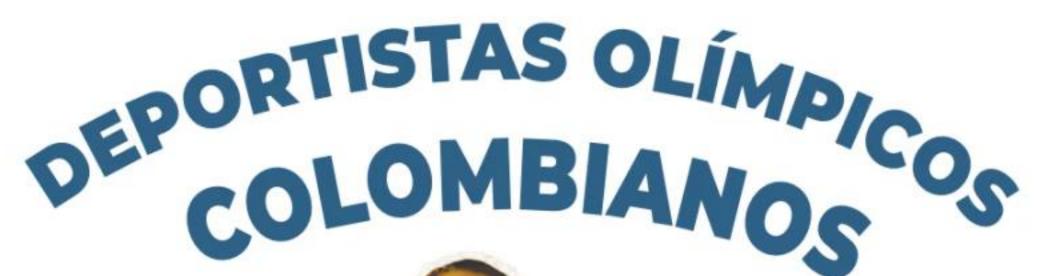



apoyan:



























HONOR

## iGRACIAS!

# DEPORTISTAS OLÍMPICOS COLOMBIANOS



apoyan:































Indígenas u'was, que coadministran el Parque El Cocuy, entraron en huelga permanente a la espera de que el Gobierno nacional cumpla acuerdos previos y reconozca sus territorios.

/ Judicial p. 8







## EL ESPECTADOR

BOGOTÁ COLOMBIA FUNDADO EN 1887 Nº 40.172 12 DE AGOSTO DE 2024 24 PÁGINAS www.elespectador.com ISSN 01222856 \$2.200

7 708338 505732



Tatiana Rentería recibió una de las más de mil medallas que se entregaron en los Juegos Olímpicos, liderados por EE. UU. con 40 preseas doradas, 44 de plata y 42 de bronce. / AFP

#### Colegios que cierran sus puertas

Además del Colegio La Presentación Sans Façon, que hace poco anunció que no dará clases en 2025, otras 769 instituciones privadas del país tomaron la misma decisión en el último año. Estos son los factores que han motivado los cierres. / Tema del día p. 4

#### Líderes sociales piden protección

Este año, más de 100 líderes sociales han sido asesinados en el país, lo que coincide con el aumento en las solicitudes de medidas a la Unidad Nacional de Protección (UNP). Solo en Cauca, Bogotá, Valle, Norte de Santander y Santander se han presentado 4.282 peticiones en 2024. / Política p. 6

#### El cuidador de habitantes de calle

Alberto Torres, quien ha liderado acciones para ayudar a los habitantes de calle en Bogotá, ahora es un referente en la reducción de daños asociados al consumo de crack en Francia, donde distribuye kits de consumo a personas adictas para minimizar los riesgos relacionados. / Bogotá p. 14



En 2023 más de 24.000 niños y niñas fueron reportados con desnutrición aguda

¡Ayúdanos a reducir estas cifras en 2024!



### DONA AHORA Escaneando el código QR

ingresando a ayudaunicef.com
o vía WhatsApp al 323 254 0722



#### La NASA cancela una misión y genera críticas de los científicos

La agencia espacial de Estados Unidos anunció la cancelación del desarrollo del proyecto VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), una misión para explorar y estudiar los polos de la Luna. Para ese propósito, la agencia esperaba usar el VIPER, un vehículo robótico diseñado para moverse y realizar investigaciones en la superficie lunar. El VIPER ya está construido y estaba programado someterlo a pruebas finales en los próximos meses. "La decisión de cancelar el proyecto en esta etapa, después de gastar US\$450 millones, no tiene precedentes y es indefendible", se lee en la carta abierta que decenas de

científicos están firmando en EE, UU, La NASA declaró que el aumento del costo v el retraso en la fecha de lanzamiento eran las razones para abandonar la misión. Frente a las críticas, la NASA señala que tiene previsto reutilizar los instrumentos y componentes del VIPER.

Para los científicos, el VIPER sigue siendo una parte clave de la hoja de ruta de **Estados Unidos para** el regreso a la Luna.

## Temadeldía

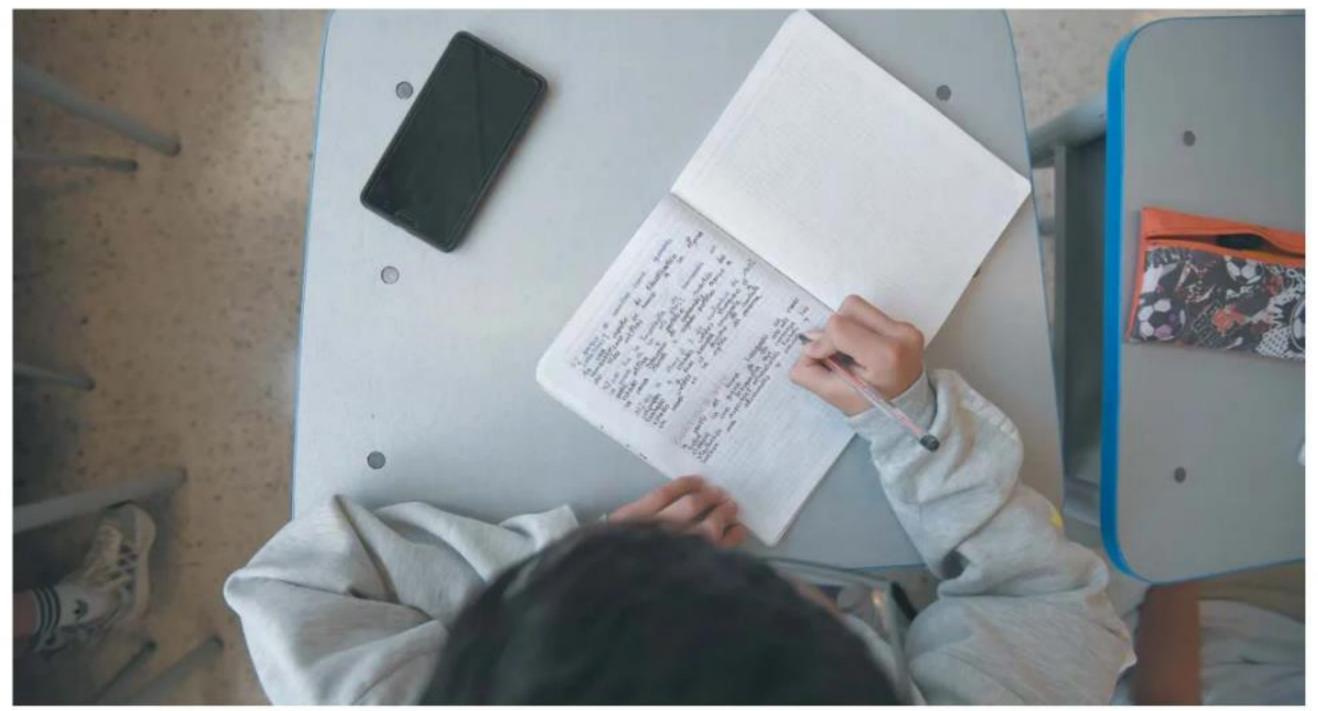

En la actualidad, en Bogotá, la educación privada atiende el 21% de la matrícula y el sector oficial el 79%. / Mauricio Alvarado

Retos en la educación básica

### Sans Façon se unirá a otros 25 colegios de Bogotá que cerraron sus puertas

Hace poco se conoció que el colegio La Presentación Sans Façon, de Bogotá, no dará clase en 2025; decisión que ya han tomado 769 instituciones privadas en el último año en Colombia. ¿Qué está pasando?



PAULA CASAS MOGOLLÓN

pcasas@elespectador.com @PauCasasM

"El Colegio La Presentación Sans Facon, una institución con 126 años de historia, cerrará sus puertas en 2025". Con ese mensaje, que circuló en redes sociales, se conoció que el colegio bogotano se sumaría a otros 25 que han cesado actividades del 1.º de enero al 30 de junio de 2024, según la Secretaría de Educación de la capital.

El mensaje causó inquietud en la comunidad educativa. ¿Qué pasó con el Sans Façon? ¿Cuáles fueron los motivos de esa decisión? Al trasladar las preguntas a la hermana Yanneth Gaona Bejarano, rectora del colegio, responde que la medida obedeció a los resultados arrojados tras la revisión de la presencia misionera, un proceso tradicional en la comunidad religiosa que dirige la institución (las Hermanas Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen). "Eso hace que veamos nuestras obras misioneras con unos criterios. Por ejemplo, ver si contamos con la cantidad de hermanas para sostener esta obra", asegura.

Otro de los factores, añade, ha sido la disminución de estudiantes en los últimos 10 años: la capacidad del colegio es de 1.600 estudiantes, pero hoy solo hay 189 matriculados.

Al igual que el San Façon, la Fundación Clara Casas, en el norte de Bogotá, también cerró sus puertas. Ambos se suman a la lista de instituciones privadas que han optado por no dar más clases. Según datos recopilados por el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE), el último año en el país cerraron 769 de estas instituciones.

tor del Colegio San Alejo y delegado de la Mesa Distrital de Rectores de Colegios Privados de Bogotá, no se trata de una crisis, sino de un escenario particular: "La educación privada, como la educación pública, está atendiendo según los índices de natalidad de los últimos años".

Julián de Zubiría, rector del Instituto Alberto Merani, cree algo similar. Dice que estos cierres se seguirán presentando con más frecuencia, debido al cambio demográfico de las últimas décadas, pues las familias tienen, cada vez, menos hijos. Solo en Bogotá los colegios privados dejaron de recibir 100.000 estudiantes entre 2016 y 2020.

Esos cambios los confirma un informe publicado por la OCDE este año, donde señala que la fecundidad total se ha reducido en el mundo en un 50 %, pasando de 3,3 hijos por mujer en 1960 a 1,5 en 2022. Esta cifra en Bogotá, apunta Jorge Baxcación de la U. de los Andes, "está entre los promedios de natalidad más bajos, con 1,2 hijos por mujer". Según Saludata (Observatorio de Salud de Bogotá), en la ciudad el número de nacimientos pasó de 116.765 en 2008 a 66.567 en 2021.

#### Migración y educación pública

Otra de las razones de esta disminución en las matrículas, apunta Edna Bonilla, exsecretaria de Educación de Bogotá, puede ser la migración. Entre 2022 y 2023, añade, se registró la primera disminución en una década de la población venezolana en el país, y "ese movimiento comenzó a afectar la matrícula en 2024. Mientras que en 2023 el sector educativo tenía 622.000 estudiantes venezolanos, en 2024 fueron apenas 600.000".

Antes de esa primera disminución, cuenta Bonilla, la matrícula educativa de la población venezolana crecía año a año y, de alguna forma, compensaba la caída de los estudiantes inscritos. Según datos de la Secretaría de Educación de Bogotá, mientras en 2023 el sector educativo privado atendió a 441.019 estudiantes, en 2024 esa cifra cayó a A los ojos de Carlos Ramos, recter, decano de la Facultad de Edu- 375.403, lo que representa una dis- Bayona, es entender ese síntoma.

En enero de 2024 estaban matriculados en el sistema educativo 6'439.547 estudiantes, de los cuales 5'083.601 pertenecen al sector oficial y 1'355.946 al sector privado, según el Ministerio.

minución del 15% en las matrículas.

Esta reducción, afirma Hernando Bayona, exviceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, también podría explicarse por el mejoramiento de la educación pública. En Bogotá, por ejemplo, la alcaldía de Claudia López, como lo explicó en su informe de gestión, dejó un programa de 70 nuevos colegios públicos. De estos, 35 están entregados, 25 siguen en construcción y 10 están en diseño.

Ante esta situación, una de las estrategias de la Secretaría de Educación de Bogotá ha sido brindar acompañamiento y orientación a los establecimientos educativos privados. Tienen la labor de garantizar la reubicación de los estudiantes para el siguiente año académico, evitando la desescolarización.

#### Las implicaciones

Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE), explica que lo que está sucediendo es una situación paradójica, pues mientras se reduce la oferta de los privados, en el sector público hay un clamor porque se habiliten más instituciones.

La Mesa Distrital de Rectores de Colegios Privados de Bogotá y la Mesa Nacional de Educación Privada le hacen un llamado al Gobierno para que no le cierren las puertas a las instituciones privadas. Recuerdan que el sistema educativo del país es mixto. "El Gobierno y el Ministerio de Educación señalan que nada que ver con la educación privada, porque, según ellos, es la peor educación", anota Ramos. Aunque ambas mesas señalan que los colegios privados no están en crisis y están listos para un recambio poblacional, el cierre de estas instituciones es un síntoma. La labor del Ministerio de Educación, plantea



## Tracker Turbo

Tasa 0.99%\*





Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico



OnStar gratis por 1 año





Manejemos juntos

La imagen corresponde a una Chevrolet Tracker RS. Chevrolet Servicios Financieros es una marca autorizada a GM Financial Colombia S.A. Compañía de Financiamiento. El crédito se encuentra sujeto a las políticas de otorgamiento y aprobación de crédito de GM Financial Colombia S.A. Compañía de Financiamiento. Aplica para vehículos nuevos particulares Tracker RS modelo 2024. Cuota inicial desde el 10% del valor del vehículo. Plazo del crédito: hasta 72 meses. Tasa de interés fija desde 0.99% n.m.v. (12.55% E.A) . No acumulable con otras promociones ni planes especiales vigentes. Válido para solicitudes de crédito recibidas en GM Financial hasta el 31 de agosto de 2024.Los servicios de OnStar vienen incluidos gratuitamente en el precio del vehículo, por un período de tiempo determinado que puede variar según el modelo de vehículo, lo cual puede ser consultado en: www.chevrolet.com.co/onstar. La vigencia de dichos servicios se puede extender adquiriendo un plan de suscripción pago a través del Contact Center de OnStar. Aplican términos y condiciones del servicio.















DE FRENOS DE ESTABILIDAD

#### Colombia Humana de Petro alista asamblea por unidad de izquierdas

El partido con el cual el presidente Gustavo Petro sentó las bases para el Pacto Histórico con el que llegó al poder hace dos años alista su asamblea nacional, con el fin de buscar alternativas para la conformación de un partido único de izquierda en el país.

Se trata de Colombia Humana, colectividad que este fin de semana trazó la ruta para su asamblea, la cual está prevista en Bogotá el 17 y el 18 de agosto.

La senadora Gloria Flórez, vocera política de Colombia Humana, aseguró que "hay mucho entusiasmo y un valioso compromiso desde todos los territorios y sectores para hacer posible esta asamblea, que avanzará en la unidad y en la cohesión de nuestro

movimiento político para dar el paso hacia el partido unitario al que nos ha convocado nuestro presidente Gustavo Petro".

El 8 de agosto hubo un encuentro entre el presidente, la senadora Flórez y Eduardo Noriega, otro directivo de Colombia Humana, para alistar los preparativos de la asamblea nacional.

La cita está para el 17 y el 18 de agosto en Bogotá. La intención es que se sienten las bases para un partido unitario de izquierda.

## Política

En el 2024 ya han matado a más de 100 de estas personas

#### MARÍA JOSÉ BARRIOS FIGUEROA

mbarrios@elespectador.com @mariabarriosf

El día después de que el presidente Gustavo Petro cumpliera dos años en el poder, la cifra de líderes sociales asesinados en lo que va del 2024 llegó a los 100. Desde el 7 de agosto de 2022, más de 354 han sido víctimas de muertes violentas, un número menor, aunque no menos preocupante, que el de su antecesor, Iván Duque, en el mismo período, cuando alcanzó los 475.

En un documento que el Gobierno le remitió al Congreso obtenido por El Espectador- se reveló que esto va a la par con un aumento en las solicitudes presentadas a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para resguardar la vida de estas personas: van 9.149 en estos ocho meses de 2024.

En la lista de las regiones que más peticiones reportan, las tres primeras son lugares donde el presidente Petro tuvo una victoria indiscutible: Cauca (con el 79,2 %, equivalente a 516.614 votos), Bogotá (58,6 % y 2'255.941 sufragios) y Valle del Cauca (donde tuvo el 63,9 %, es decir, 1'314.247 votos). Las siguientes son Santander y Norte de Santander. En todos los casos, las solicitudes de protección por parte de líderes sociales superan las 400.

Ninguna de estas cifras es ajena a lo que ha ocurrido en los últimos meses en esas regiones. El suroccidente, uno de los puntos claves en la campaña presidencial del jefe de Estado y lugar de origen de la vicepresidenta Francia Márquez, ha sido víctima de atentados y enfrentamientos entre estructuras criminales, especialmente tras la terminación del cese al fuego con las disidencias de alias Iván Mordisco.

EnelCauca, la cifra de líderes asesinados alcanzó los 18 y las solicitudes llegan a 1.206. El 3 de agosto, fue asesinado Dino Ul Musicue, quien era una autoridad en el resguardo indígena de San Francisco, en la vereda El Flayó, ubicada en Caloto, Cauca. Es una zona con presencia del Frente Dagoberto Ramos, disidencia de las extintas FARC, y bandas criminales locales, y sobre la que la Defensoría del Pueblo ya había emitido alertas tempranas.

La situación se replica en el Valle del Cauca, donde hay 874 solicitudes pendientes. Lo que ocurre en el departamento tiene como escenario la preparación para la COP16, una de las conferencias ambienta-

### En solo cinco regiones hay 4.282 líderes sociales que piden protección a la UNP

Cauca, Bogotá, Valle, Norte de Santander y Santander son las zonas donde más se solicitan medidas. Con más de 100 líderes asesinados en 2024, en el país ya hay 9.149 peticiones por seguridad: todas de este año.

con la promesa de que no atacarían el evento, las disidencias de las FARC de Mordisco todavía amenazan a la comunidad.

Rafael Arcángel Ramírez, expresidente de la Junta de Acción Comunal de la de la vereda La Florida, una zona que la Defensoría había advertido era peligrosa para líderes sociales, fue asesinado el pasado 5 de agosto. Con su fallecimiento, 12 líderes sociales han sido acribillados en este departamento.

Lo cierto es que las medidas de

teme debido a los atentados que han protección entregadas por la UNP personas de protección y vehículos, cuatro meses, la Defensoría del Pueblo advirtió que las medidas de seguridad de la entidad a víctimas del conflicto armado no eran eficaces y no lograrán contrarrestar los ataques contra sus vidas.

Esta protección otorgada por la UNP puede, de todas formas, variar de acuerdo con el análisis de riesgo a cada solicitante. En el documento en poder de este diario se indica que de los 4.056 líderes sociales, que a corte del 31 de marzo de 2024 estaban protegidos, 1.898 contaban con

impactado a la ciudadanía. Aunque enfrentan varios problemas. Hace y 2.158 con medidas complementarias (o "blandas").

En Norte de Santander, el defensor del Pueblo regional, Pepe Ruiz, advirtió en abril que las alertas tempranas emitidas tampoco eran atendidas, pues "las autoridades creen que no es cierto que eso vaya a suceder". El departamento es el cuarto en la lista, con 841 solicitudes de protección por parte de líderes sociales a la UNP.

En territorio nortesantandereano hay presencia del Clan del Golfo, el ELN y las disidencias del

Fuente: Unidad Nacional de Protección

Estado Mayor Central, sumado al control de bandas locales. En ese entorno, Jorge Méndez Pardo, periodista comunitario y líder social, fue asesinado el pasado 27 de junio; así el número de asesinatos de personas que cumplen funciones de liderazgo llegó a seis.

Santander, por su parte, ocupa el quinto puesto, con 428 solicitudes. En esta región, donde la extorsión, el tráfico de armas y de combustible son de un alto porcentaje, se realizaron consejos de seguridad con el Ministerio de Defensa. 13 días antes de que estos ocurrieran, Jeisson Buenaños Pinilla, una figura clave de liderazgo para la juventud de Barrancabermeja, había sido atacado y falleció.

La capital del país es un caso único. Con una población que supera con creces la de los 32 departamentos, ocupa el segundo puesto en la lista. De acuerdo con la Personería, se han activado en lo corrido del 2024 al menos 59 solicitudes de medidas de protección a líderes sociales, pero enfatizan en que "se mejore la eficacia de las rutas y los mecanismos de protección de la vida de los defensores de derechos humanos en la ciudad".

En enero de este año, el jefe de Estado resaltaba que -en su mandato- las muertes de líderes sociales habían disminuido un 16 % en 2023. En septiembre de 2022, el mandatario subrayó que era el mes del año en el que murieron menos líderes sociales y uno de los de menos masacres y asesinatos de excombatientes que firmaron la paz con la administración de Juan Manuel Santos (2016). Pero hasta ahora, en medio de varios intentos de mesas de negociación, las soluciones de fondo han quedado como un vacío en el llamado "gobierno del cambio".

Por el momento, la reestructuración de la UNP se ha quedado corta para dar respuesta a las amenazas que enfrentan los líderes y la zozobra se ha convertido en parte de su cotidianidad. Y esto sin contar que la campaña #NosEstánMatando, que tanto se movió antes de las presidenciales del 2022 por quienes ahora son Gobierno, parece haber caído en el silencio absoluto.

Las cinco regiones donde más protección han pedido líderes sociales en 2024 NORTE DE 1.206 SANTANDER SANTANDÉR Bogotá D. C. BOGOTÁ 903 VALLE Valle del Cauca En lo que va del año, Norte de Santander **841** líderes sociales han sido asesinados, de Santander acuerdo con Indepaz 428

les más importantes y por la que se Así se distribuye geográficamente el mayor número de peticiones de seguridad a líderes. / Jonathan Bejarano

Las regiones con más solicitudes de protección para líderes sociales registraron abultadas votaciones a favor del presidente Petro en el 2022.









#### Mindefensa habla de reconsiderar cese al fuego con disidencias

Iván Velásquez, ministro de Defensa, manifestó que se debería replantear el cese al fuego que hay con el frente Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las FARC lideradas por alias Calarcá. El jefe de la cartera dijo que el grupo armado no parece tener un compromiso real con la paz.

El ministro se refirió a la retención de casi 100 soldados en San José del Guaviare por parte de presuntos integrantes de guardias indígenas, que serían presionados por el grupo armado para impedir el tránsito de uniformados. Más de 60 militares permanecen privados de su libertad.

Según manifestó el alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro, ese hecho "obligará a replantear el cese al fuego con el bloque Jorge Suárez Briceño". El ministro expresó que "la prórroga por tres meses, vigente hasta el 15 de octubre, se debe suspender si no existe real compromiso de parte de ese grupo ilegal".

El ministro se refirió al frente Jorge Suárez Briceño, de las disidencias lideradas por alias Calarcá.

## Judicial



El Parque Nacional Natural Nevado El Cocuy estuvo cerrado por tres años desde 2016 y en ese tiempo incrementó su capa de nieve./ Luís Acosta -AFP

Denuncian incumplimientos del gobierno

### El pleito entre indígenas y Estado que tiene cerrado el Parque El Cocuy

Desde el pasado 25 de junio el pueblo indígena u'wa, que coadministra el lugar, se declaró en asamblea permanente, pues aseguran que el Gobierno se desentendió y no cumplió los acuerdos que tenían. La relación es hostil con la Gobernación de Boyacá.

VALENTINA GUTIÉRREZ RESTREPO

vgutierrez@elespectador.com

El Parque Nacional Natural Nevado El Cocuy está cerrado desde el pasado 25 de junio, debido a que el pueblo indígena u'wa, que coadminstra el lugar con Parques Nacionales Naturales de Colombia, entró en huelga permanente. La razón de la comunidad para tomar esa decisión fue el incumplimiento del gobierno de Gustavo Petro en la Mesa de concertación, intercambio cultural y diálogo permanente, a los acuerdos que el 1.º de mayo de

haber sido suscritos entre los indígenas y el Estado para el reconocimiento de los territorios de estas comunidades.

Tras la decisión de los u'was, Carlos Amaya, gobernador de Boyacá -donde se encuentra el Nevado-, dijo "que si ellos van a cerrar el Parque, olvídense de que existe la Gobernación de Boyacá, olvídense para siempre". Amaya considera que cerrar el Parque un solo día resulta "gravísimo" y no podía creer que la "Gobernación de Boyacá hace acueductos, hace dos colegios, compra dos buses, termina el hos-

el Centro de Pensamiento, y ahora los perjudicados somos nosotros", refiriéndose a las afectaciones económicas que conlleva el cierre del Nevado para el sector turístico. Sin embargo, las prioridades de la comunidad u'wa no son las mismas que las de la Gobernación. Edgardo Moreno, consejero nacional por la curul indígena, manifestó que exigen que no haya más coadministración del nevado con Parques Nacionales, porque el turismo ha dejado impactos negativos en la conservación del territorio del Zizuma, nombre original dado por los u'was al Nevado del Cocuy. "Muchos turistas llegaban allá a jugar fútbol en la nieve, celebrar o tomar alcohol. El Zizuma es un lugar sagrado para nosotros y es de suma protección porque nosotros vemos latierra con los ojos de conservación", expresó Moreno, quien calificó las declaraciones del gobernador Amaya como amenaza, coerción y abuso de autoridad. El Espectador intentó coneste año cumplieron una década de pital, está invirtiendo recursos en tactarse con el gobernador Amaya, la curul indígena.

pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

La completa soberanía sobre el Nevado El Cocuy hace parte de muchos otros reclamos que están contemplados en una demanda de la comunidad u'wa contra el Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En la petición, recibida el 28 de abril de 1998 por la Corte, los u'was exigen la completa autonomía de su territorio y denuncian las actividades petroleras, mineras, turísticas y de infraestructura que han perjudicado su resguardo, el cual está dividido en 34 comunidades indígenas asentadas en Arauca, Casanare, Boyacá, Santander y Norte de Santander.

El caso que está en el escenario internacional tuvo su génesis en 1994, cuando Evaristo Tegría, primer abogado de los indígenas u'was, recibió un llamado del Gobierno nacional de la época, por

La declaración la interpretamos como una amenaza a nuestro pueblo para actuar en contra de nuestros derechos, principios y decisiones autónomas",

Edgardo Moreno, consejero nacional por

medio de los ministerios del Interior y de Ambiente. Tegría fue notificado de que la multinacional estadounidense Occidental Petroleum Corporation (OXY) estaba interesada en explorar Cubará (Boyacá), debido a la alta probabilidad de encontrar petróleo en la zona. Los indígenas se negaron, pues para ellos el crudo es la "sangre" de la tierra que amenaza las fuentes subterráneas de agua. En una nueva reunión en Arauca, en 1955, el abogado explicó su rechazo al Gobierno debido a los impactos culturales y territoriales que afectarían la supervivencia del pueblo u'wa.

"Nosotros no venimos acá a que ustedes digan si quieren o no. Nosotros venimos acá es porque es nuestra obligación informarles a ustedes qué es lo que va a hacer el Gobierno colombiano", respondió el Gobierno, según recuerda Tegría, en diálogo con El Espectador. Tiempo después, el Gobierno entregó la licencia ambiental a OXY para la exploración del proyecto Bloque Samoré en el departamento. La Defensoría se negó y, luego de dos años, presentó una tutela que fue resuelta a favor de las comunidades por la Corte Constitucional, y obligó al Gobierno a realizar una verdadera consulta. Sin embargo, un mes después del fallo, el Consejo de Estado declaró la legalidad de la licencia a la multinacional estadounidense.

Desde la década de 1980, limitando con el territorio u'wa, está el oleoducto Caño Limón-Coveñas, una infraestructura de hidrocarburos administrada por Ecopetrol que transporta hasta 205.000 barriles de crudo al día. Este, al igual que el campo de gas Gibraltar, que desde 2008 abastece a Bucaramanga, Cúcuta y a municipios santandereanos y antioqueños, son considerados por los indígenas agentes contaminantes y exigen a la Corte IDH desmontar esta infraestructura de su territorio. Se espera que en unos meses la Corte IDH dé un veredicto sobre este caso entre los u'waa y el Estado colombiano, que se ha pronunciado alegando que, de acuerdo con la Constitución, el petróleo es propiedad exclusiva de la nación.

Por ahora, en el Zizuma, la Guardia Indígena vigila el ingreso, mientras la población u'wa está a la expectativa de ser escuchada por el Gobierno en el próximo encuentro de la Mesa de concertación, intercambio cultural y diálogo permanente, que tendrá lugar el 16 de agosto en Cubará (Boyacá). La nación u'wa hace un llamado a entablar un diálogo directo con el presidente Gustavo Petro sobre los acuerdos firmados y determinar si el parque continúa o no cerrado.

#### Colombia condenó ataque israelí que mató a cerca de 100 personas

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, país que rompió relaciones con Tel Aviv, manifestó su "más enérgica condena" tras el ataque israelí contra una escuela en la Ciudad de Gaza que el sábado mató a "más de 100" personas.

Así lo afirmó en un comunicado, en el que señaló que "las fuerzas militares israelíes

bombardearon de forma indiscriminada contra una escuela que servía como refugio. El hecho ha dejado más de 100 víctimas mortales".

De acuerdo con la Defensa Civil de Gaza. se pudieron recuperar al menos 93 cuerpos, aunque Hamás, el movimiento que controla el enclave, afirma que hubo más de 100

víctimas mortales.

"Instamos al Estado de Israel a cumplir sin dilación sus compromisos internacionales con el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario. Y reafirmamos nuestro llamado a un cese al fuego inmediato", agregó la Cancillería en su comunicado.

Israel afirmó que en el bombardeo "eliminó" al menos a 19 terroristas de Hamás y la Yihad Islámica.

## Internacional



Rafael Ramírez también fue presidente de PDVSA y embajador ante la ONU. Rompió con Nicolás Maduro en 2017.

Entrevista con Rafael Ramírez

### "Si Chávez estuviera vivo, estaríamos acusados de traición"

El exministro de Petróleos de Venezuela reflexiona sobre la crisis política que vive el país tras las elecciones del 28 de julio. Acusa a Nicolás Maduro de haber dado un golpe de Estado.



ALEJANDRA MEDINA C.

MARIA

mmedina@elespectador.com @alejandra\_mdn

#### Me imagino que no pudo votar.

No, no pudimos votar. De 7,7 millones que estamos en el exterior y cinco millones con edad de votar, solo permitieron votar a 69.000. Es un número terrible de cómo se negó el derecho voto.

¿Cuál ha sido su impresión desde el día de las elecciones y las estrategias tanto de la oposición como del oficialismo hasta el momento?

Con bastante anticipación, el Gobierno ha venido violentando el

posible para restringir a los venezolanos el ejercicio de su derecho al voto. Y el día de la votación increíblemente, a partir de las 4 de la tarde, comenzaron a cerrar los centros electorales porque se dieron cuenta de que las actas de votación indicaban que la derrota de Maduro era abrumadora.

Habiendo designado a Elvis Amoroso [del CNE], un aliado incondicional de Nicolás Maduro, y habiendo designado a una nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Maduro estaba asegurándose el fraude. Eso fue lo que hicieron el mismo 28: fue un fraude inmenso. Él se autojuramentó el 29, al día siguiente, o sea, no dieron tiempo de que la gente reaccionara. Se estaba consolidando un golpe de Estado. En Venezuela, a las

Maduro dio un golpe de Estado y se sostiene por la trampa y la violencia.

#### ¿Qué escenarios ve a futuro?

Creo que Maduro está decidido a mantenerse en el golpe de Estado porque ellos no tienen muchas opciones de a dónde irse porque han cometido muchos crímenes y muchas fechorías. Van a aguantar ahí, es un grupo que lo sostienen con las armas dentro del ejército. El alto mando, por lo menos, está sosteniendo a Maduro con las armas.

Sobre la presión internacional, quisiera referirme al esfuerzo del presidente Petro, Lula y el presidente de México. Eso está muy bien porque Maduro tiene ahora las cosas muy complicadas.

No veo que nadie vaya a negociar este punto fundamental de

nes. Hay un rechazo extendido en todos los sectores hacia Maduro o cualquiera que represente el madurismo. Entonces creo que él no va a tener muchas opciones y la gente se mantiene en la calle. Las cosas van a cambiar en el país.

Las denuncias por corrupción en PDVSA no vienen solo de Venezuela, sino también de otros países como Estados Unidos. ¿Cuál sería su expectativa sobre sus casos si en Venezuela pudiera darse una restauración democrática, con organismos de control y judiciales con garantías?, ¿volvería al país o estaría dispuesto a afrontar este tipo de procesos si hubiera garantías?

Fuera de Venezuela yo no tengo ningún proceso abierto por nada; de hecho, cuando Maduro solicitó mi extradición a Italia, la justicia italiana abrió la investigación sobre mi caso y no encontró ningún elemento para extraditarme; al contrario, me otorgaron el estatus de refugiado político. Todo el mundo sistema electoral. Hicieron todo lo cosas hay que llamarlas como son: que Maduro perdió las eleccio- sabe en Venezuela que la justicia corruptos inmensos.

Según Ramírez, en las Fuerzas Armadas hay un "componente bolivariano". Cree que "esos muchachos deben responder a los principios de Chávez".

de Maduro actúa como un brazo represor. Hasta el día anterior de mi renuncia yo era un héroe en el país. Inmediatamente después de que me separé de Maduro comenzaron todas estas acusaciones.

En 2015 hubo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia a favor mío, esa sentencia está ahí donde deniegan todas esas acusaciones que se me han hecho. Ellos quieren destruir la imagen política, te ponen la chapa, todos los periodistas te preguntan lo mismo, como tú me estás preguntando, porque están obligados a preguntarlo, pero eso no tiene asidero, y el tiempo me ha venido dando la razón.

Yo he podido ser parte de esa cúpula que tú dices, haberme quedado en el gobierno de Maduro y estaría feliz, sería un héroe, pero no: ellos han acabado con el país, han destruido la industria petrolera, han destruido nuestro futuro y yo tenía que estar del lado correcto de la historia, del lado de Chávez. Si Chávez estuviera vivo capaz que estuviera acusado de corrupto, porque él era mi jefe, yo no hacía nada sin que me autorizara, entonces seríamos dos corruptos, y estaríamos acusados de traidores de la patria. No hay que hacer eco de la campaña del madurismo contra todos nosotros porque estás haciendo una injusticia; vamos a luchar para restablecer la democracia y el Estado de derecho.

Por eso en mi pregunta estaba claro que en Venezuela no hay garantías judiciales, pero también hay registros de otras investigaciones, en Estados Unidos y España, por ejemplo, sobre el desfalco a PDVSA.

En contra mía no hay.

#### Contra su círculo cercano sí.

Gente que estuvo trabajando en la industria, que son 100.000 trabajadores, con 327 empresas. Cualquier irregularidad que haya ocurrido, ellos tendrán que responder por sus acciones, pero tiene nada que ver conmigo; todo lo han orientado a mí con el objetivo preciso de afectarme políticamente, pero que hagan lo que quieran. El país sabe lo que está ocurriendo y mis perseguidores, mis verdugos, son unos



Con el apoyo de:











## Colombia 20

Ese partido fue víctima de estigmatización

### La resistencia de una mujer sobreviviente al exterminio de la Unión Patriótica que lucha por conservar su legado

Durante al menos 20 años, más de 6.000 miembros de la UP fueron víctimas de asesinatos, desapariciones, amenazas y exilios. Las mujeres se echaron sobre sus hombros el caso para conseguir verdad y conservar la memoria. Esta es la historia de una de ellas.



NATALIA ORTEGA RODRÍGUEZ

nortega@elespectador.com 

Se llama Tania Arroyave Bonilla, pero dice que si pudiera sacar un nuevo registro de nacimiento, su tercer apellido sería Unión Patriótica.

La historia de ese partido político, que sufrió exterminio sistemático por más de 20 años, se empezó a dibujar a punzadas en su memoria desde que era una niña y entendió que las amenazas a su padre y a su hermana, quienes hacían parte de la Unión Patriótica (UP), también eran para ella.

"Yo nací en la guerra y a mis 52 años todavía estoy en medio de la guerra. Cuando era muy pequeña la persecución en mi casa era terrible, tanto que mi padre dormía muchas veces en el monte. El nunca estudió, pero mantenía su biblioteca en medio de su pobreza económica. Llegaba el Ejército, la Policía, nos allanaba, botaba todo. A mi padre lo amarraban de los pies, ponían bolsas en su cabeza. Decían que él tenía que saber quiénes eran los jefes de la guerrilla", cuenta Tania mientras busca en la memoria vaporosa sus primeros recuerdos de la violencia.

Pedro Nel Arroyave, el padre de Tania, comenzó su vida política como concejal del Partido Comunista en el municipio Vista Hermosa (Meta), pero más tarde se unió como militante a la UP, que surgió en 1985 como resultado del proceso una lucha intensa".

de paz entre el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur y la guerrilla de las FARC.

Aunque ese movimiento vinculaba a comunistas, sectores sociales e incluso miembros liberales y conservadores, desde su creación fue señalado y estigmatizado de ser el brazo político de las FARC. Con la unión de paramilitares y miembros del Estado, más de 6.000 integrantes de la UP fueron víctimas de asesinatos, desapariciones, amenazas y exilios. Solo entre 1985 y 1993 más de 1.200 personas sufrieron esos vejámenes.

Pablo Arenales, coordinador nacional de víctimas de la Unión Patriótica, es enfático en decir que todo este caso, un entramado más de la connivencia entre fuerzas del orden legales e ilegales, se ha podido registrar gracias a las mujeres -cuyos familiares fueron las víctimas- que no dejaron nunca morir la causa. Mujeres como Tania, que, según Arenales, son más o menos el 70 % de las 3.000 familias que representa la Coordinación Nacional de Víctimas de la UP, y quienes durante casi 30 años han luchado por

Las mujeres perdieron los hijos, los esposos, los hermanos porque la mayoría de las víctimas de la UP fueron hombres. Hemos tenido denunciar y encontrar la verdad.

"Sabemos que no están documentadas todas las víctimas, pero quienes han sido muy dedicadas en este trabajo han sido las mujeres, precisamente pensando en que no pueden quedar en la impunidad estos casos. Creo que eso tiene un fruto y es la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)", asegura Arenales.

En efecto, en un fallo histórico, el 30 de enero de 2023, la Corte IDH declaró al Estado colombiano responsable del exterminio de los miembros de la UP por las múltiples violaciones a sus derechos humanos, entre ellos, sus derechos políticos. Esa instancia judicial ordenó, además, crear la Comisión para la Identificación de las Víctimas de la Unión Patriótica, cuya tarea es encontrar a las miles de personas afectadas para que puedan acceder a medidas de reparación.

"Las mujeres perdieron los hijos, los esposos, los hermanos porque la mayoría de la svíctimas de la UP fueron hombres. Así que hemos tenido una lucha intensa porque es todo un legado, toda una responsabilidad de seguir llevando el nombre de la Unión Patriótica, de denunciar los hechos victimizantes con miedo o sin miedo", dice Tania, y enseguida esboza una sonrisa melancólica que no logra retener.

Luz Marina Hache, portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crimenes de Estado (Movice), del que Tania hace parte en el capítulo Bogotá, explica dice que esa resistencia nace de su percepción de las mujeres como dadoras de



Tania Arroyave perdió a su papá y a tres de sus hermanos por la persecución que sufrió su familia. / Sebastián Castrillón

su pareja, por su hermano, su hermana, es lo que ha hecho que las mujeres siempre estén en la lucha".

El ambiente se torna duro y punzante. Tania toma una bocanada de aire y lo suelta para lanzar en una ráfaga la palabra que resume lo que hansido sus 52 años de vida: "Persecución, persecución, persecución". Y qué duda cabe.

En 1985, Tania vio cómo su familia empezó a hacerse cada vez más pequeña. Un día de enero, Iván y Eulises, dos de sus hermanos (de 18 y 19 años), salieron a conseguir plátanos y nunca regresaron. Esa desaparición forzada fue solo el comienzo de la tragedia que Tania carga a cuestas porque tres años después asesinaron a Luz Marina Arroyave, otra de sus hermanas.

Al igual que su papá, Luz Marina se había inclinado por la política vida. "Ese amor que uno siente por y cuando nació la UP se convirtió eran los responsables de ese crimen

en la primera secretaria del movimiento político en el municipio de Vista Hermosa. "La persecución a ella empezó a ser una cosa impresionante. Ya no mandaban a la casa sufragios a nombre de mi papá, sino a nombre de todos juntos. A mí el Ejército me esperaba en la puerta del colegio cuando salía y me investigaban hasta llegar a la puerta de la casa. Una amenaza tras otra", cuenta Tania.

Luz Marina tenía 26 años, una hija de dos años y una de cinco meses. En 2014, su asesinato fue declarado crimen de lesa humanidad, tras una investigación de la Fiscalía que se concentró en los casos de miembros de la UP que fueron perpetrados por paramilitares. Solo un mes después de su muerte, la familia de Tania tuvo que huir a Bogotá. Pedro Nel Arroyave había denunciado públicamente quiénes





Una de las hermanas de Tania bordó sobre una tela blanca a los miembros de la familia Arrovave Bonilla y una bandera de la Unión Patriótica. / Archivo Particular

www.elespectador.com/Colombia-20/

#PaisQueAvanza

£ EEColombia2020

@EEColombia2002



@EEColombia2002



y de los hechos violentos que se presentaban contra los miembros de la Unión Patriótica. "Eso lo hizo ser el peor, el blanco de todas las persecuciones y nos tuvimos que ir", recuerda Tania. Aunque no lo dice literalmente, su testimonio confirma que no ha podido conocer la tranquilidad.

→¿A quién necesita?

-A la familia de don Pedro Nel Arroyave -escuchó decir Tania a un hombre al otro lado del teléfono.

-Qué pena, pero mi padre no tiene razoneros. Pásemelo.

-Oiga, niña, mañana se van a dar cuenta dónde estaba su papá.

Ese 24 de enero de 1989, Tania, la niña de 15 años que solo tenía unos meses de haber llegado a Bogotá, supo que en las dunas de su dolor tendría que enterrar a un muerto más. Así se hizo una mujer

Volver a caminar y a preguntar, como si la angustia fuera suficiente para descifrar los caminos que la Îlevarian a encontrar a su padre. Al quinto día, Tania llegó a una morgue de Medicina Legal y confirmó lo que sabía: a Pedro Nel Arroyave lo habían matado. Tenía señales de tortura. "Hace algunos meses, su asesinato fue considerado crimen de guerra y crimen de lesa humanidad", asegura Walter Mondragón, el abogado que lleva el caso de los Arroyave Bonilla.

La familia de Pedro Nel no tenía cómo pagar las honras fúnebres, pero con ayuda de miembros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, logró velarlo en el salón comunal del barrio Policarpa. "Ese día llegó la Policía y nos sacó porque nos iban a bombardear con todos adentro. Los paramilitares decían que no iban a dejar 'ni los había en mi casa. A todos nos iban a matar", detalla.

El último de esos episodios ocurrió hace un poco más de un año. La escena fue algo así: una calle oscura de Bogotá, una mujer -Taniaque caminaba sola, un hombre que sin escrúpulos le decía que la iba a matar. Esamismanoche, Tania tuvo que abandonar su casa y Bogotá. Ya no se sentía invencible.

Julián Valderrama Arroyave, uno de sus hijos, asegura que durante su niñez, su madre se guardaba mucha información sobre los hostigamientos para protegerlo a él y a sus dos hermanos. Pero más tarde fue comprendiendo no solo la historia de su familia, sino la importancia del trabajo de ella y el de tantas mujeres que se han echado sobre sus hombros el caso de la Unión Patriótica.

En una tela blanca que pintó una

En un fallo histórico, el 30 de enero de 2023, la Corte IDH declaró al Estado colombiano responsable del exterminio de los miembros de la UP por las múltiples violaciones a sus derechos humanos.

los miembros de la familia Arroyave Bonilla que lograron salir de Vista Hermosa: Tania, Yuri, Giovani, Xiomara, Pedro Nel, Nelly, Yuleidy, Magnolia, Karen y Daira. Sobre ellos, unas letras bordadas que sintetizan la historia: "Desplazados, asesinados, desaparecidos y amenazados, pero no acabados".

No acabados. Esas palabras parece que calaran en los huesos de Tania y allí, hechas tan suyas, le conservaran la esperanza de que sus hermanos no se hayan quedado para siempre siendo los adolescentes de 18 y 19 años.

Tania aprendió la persistencia por encontrar la verdad de María Nelly Bonilla, su madre, quien en 2012 sacó del silencio el caso de su familia y lo vinculó a la corporación Reiniciar, que se ha encargado de la defensa de los derechos humanos de las víctimas de la Unión Patriótica.

Ese mismo año, Tania denunció el crimen ante la Personería. De allí la enviaron a Justicia y Paz, donde ordenaron que les tomaran las muestras de ADN a ella, su madre y otro de sus hermanos -para el caso de Iván y Eulises-, pero dice que un día preguntó a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) y le dijeron que solo tienen las muestras de ella. Las otras no existen.

Para Tania, quedarse esperando respuestas de esa entidad no es una opción. Pregunta, busca, pide ayuda, publica en sus redes sociales imágenes de sus hermanos. Contacta a personas en otras regiones, a líderes de la UP, a cualquiera que le dé información. Sigue en su búsqueda, como ella la llama, empírica.

Esa es parte de la tarea a la que se ha dedicado la población buscadora del país que, según la Fundación Nydia Érika Bautista, está compuesta en un 95 % por mujeres. Hache, la portavoz del Movice, explica que la mayoría de ellas son de la tercera edad. "Exceptuando, por ejemplo, a Tania, en el Movice somos personas mayores. Por eso, estamos mirando quiénes van a reemplazarnos en ese legado histórico que tienen organizaciones como esta", añade la portavoz de ese movimiento.

Esa preocupación coincide con una que golpea con frecuencia a Tania: se necesita quienes sigan buscadora. Caminar y preguntar. huevos', o sea a los siete niños que de las hermanas de Tania aparecen en la lucha no solo por buscar a de palabras firmes se diluye.

los desaparecidos y denunciar los hechos victimizantes, sino también por deslegitimar del imaginario colectivo que la UP es sinónimo de guerrilla.

¿Qué queda cuando la guerra se empeña en arrebatarle a alguien todo? ¿Cómo sanar? ¿Dónde encontrar un lugar en el que se pueda arrinconar el miedo? Tania busca esas respuestas, pero no las encuentra. A veces ha sentido respiros al alma, como cuando el caso de su hermana fue declarado crimen de lesa humanidad o la Corte IDH condenó al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica, aunque para Tania, el término correcto es "genocidio". Pero nada de eso es suficiente y no sabe si algún día algo lo será.

"Creo que el caso de la familia de Tania es uno de los que más menciones tiene en la sentencia de la Corte. De todas maneras, tampoco podemos decir que sea a lo que uno aspira, pues la justicia colombiana tiene fallas en el tema de la impunidad. Yo diría que la búsqueda de las personas desaparecidas es en lo que el Estado está más atrasado", afirma el abogado Mondragón.

El lastre de la intranquilidad de Tania sigue siendo encontrar a sus hermanos. "Esto es agotador. Las víctimas estamos enfermas de todo tipo de dolor. Si encuentro a mis hermanos habría una gran parte de descanso. Pero hay mucha gente que queda en el camino, entonces yo creo que continuaría para ayudarlos".

Su hijo Julián señala que en un par de ocasiones escuchó a Tania decir que no podía más. "No porque se quisiera rendir, sino porque las instancias del Estado no le permitían avanzar en ese proceso".

Tania continúa en la lucha por sus hermanos, su padre, su madre, sus hijos, por ella misma y por todas las víctimas que ha dejado la persecución contra la Unión Patriótica. Tal vez en esa tarea encuentra un remedio contra el desasosiego, una forma de apaciguar la incertidumbre, de no rendirse ante las sombras de la guerra.

"Fuimos los más fuertes los que quedamos para afrontar todo esto, pero creo que tal vez me moriré y no logro sanar", confiesa Tania y, con las pestañas empapadas, la mujer

#### ¿Qué se sabe sobre la nueva Empresa Energética del Caribe?

Los gobernadores del Caribe y el Gobierno nacional anunciaron que trabajarán de manera conjunta para crear la Empresa Energética del Caribe, un proyecto que, según el Ministerio de Minas y Energía, "marca el inicio de una nueva era en la gestión v producción de energía renovable en Colombia".

En el marco de la política de transición energética del Gobierno y en una región con altas tarifas de energía, la cartera estima que la empresa, que buscaría replicar modelos como el de Empresas Públicas de Medellín, abastecería a 2,7 millones de hogares y a miles de establecimientos comerciales. Entre las iniciativas que contempla el

Gobierno están proyectos de energía solar y de energía eólica onshore y offshore.

Todavía no hay una hoja de ruta clara para que la empresa vea la luz. De hecho, Minminas informó que las conversaciones comenzarán cuando la propuesta sea aceptada formalmente y cada gobernación delegue a un experto.

Aunque no hay una hoja de ruta clara, el Ministerio de Minas asegura que la empresa abastecería de energía a 2,7 millones de hogares en el Caribe.

## Negocios

Esta es la segunda tributaria del gobierno Petro

### Los posibles caminos para la ley de financiamiento

El Gobierno buscará aprobar en el Congreso un proyecto que le permita cuadrar sus cuentas con \$12 billones extra que se usarían para inversión. Teniendo en cuenta las líneas rojas, le contamos las opciones que tiene el Minhacienda.

#### REDACCIÓN ECONOMÍA

Las discusiones alrededor del Presupuesto General de la Nación en el Congreso se anticipan con algo de turbulencia, por decirlo de alguna forma, con opiniones en contra desde varias esquinas políticas.

Siendo justos, buena parte de las críticas se las ha ido ganando la ley de financiamiento, que resulta fundamental para ajustar los recursos del Estado para 2025, buscando unos \$12 billones que reforzarían los \$69 que ya presupuestó el Gobierno para el rubro de inversión.

En otras palabras, sin la ley de financiamiento, el rubro de inversión quedaría con menos dientes. El presupuesto, justamente, ha sido criticado por presentar una baja cifra para este renglón.

De hecho, si la ley de financiamiento (que en esencia es una reforma tributaria, pero acotada a financiar el Presupuesto General) no pasa en el Congreso, la caída real en inversión pública que tendrían las cuentas para el próximo año sería de 30 %, de acuerdo con cálculos del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana.

La estrechez del Presupuesto, al final, refleja el momento por el que atraviesa el panorama fiscal del país: una caída en recaudo que, hasta el momento, ha costado unos \$20 billones, además de una economía que en 2023 presentó peores resultados que todas las proyecciones disponibles para ese momento, con una expansión del PIB de apenas 0,6 % anual.

Ahora bien, las perspectivas econó-

El gobierno del presidente Gustavo Petro busca ajustar las tuercas tributarias del país, por segunda vez. Lo hará, además, con una serie de condiciones que anunció el Ministerio de Hacienda. El IVA es una de las "líneas rojas".

micas del país parecen estar mejorando para este año, con incrementos en las proyecciones del PIB desde diversos sectores. Aún así, Colombia crecería por debajo de 2 % en 2025 y la salud de algunos sectores seguiría siendo algo delicada (lo que, a su vez, puede llevar a tener problemas en términos de empleo).

Aunque el Ministerio de Hacienda es optimista con la recuperación del recaudo tributario para la segunda mitad del año, hay dudas acerca del cumplimiento de estas metas. Por ejemplo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha advertido que este rubro podría estar unos \$5 billones por debajo de lo que estima el Gobierno.

#### La ley de financiamiento

Es en este panorama que el gobierno del presidente Gustavo Petro busca ajustar las tuercas tributarias del país, por segunda vez. Lo hará, además, con una serie de condiciones que ya ha esbozado públicamente el Ministerio de Hacienda.

La primera es la baja progresiva en el impuesto de renta para las empresas, cuya tarifa hoy se encuentra en 35 % y es considerada excesivamente alta desde hace años por analistas de todo tipo. La idea del Gobierno es llevarla, con pasos pequeños, hasta 30 %.

Según cálculos de la DIAN, revelados por el Ministerio, cada punto que se reduce en ese tributo corporativo representa \$2 billones menos de recaudo para el país.

Entonces, ¿cómo se obtendrán más recursos para el presupuesto? Todavía no está claro. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, solo ha dicho cuáles son las dos "líneas rojas"; es decir, los puntos que el Gobierno promete no tocar en su ley de financiamiento.

La primera es el IVA, tanto en productos exentos como excluidos. La segunda promesa es que no se ampliará "el umbral de declarantes de personas naturales de impuesto de renta", según Bonilla.

#### Los posibles caminos para buscar recursos



El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que el IVA es una "línea roja". / Gustavo Torrijos

vatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, afirma que el Minhacienda ya ha dado algunas luces de cómo será la ley de financiamiento, entre otras, que se estudian incentivos y beneficios tributarios para mejorar el recaudo y que el Gobierno quiere establecer una separación real entre el manejo de activos de personas naturales y jurídicas, teniendo en cuenta las malas prácticas que se han identificado.

El Gobierno también estudia incluir en la lev de financiamiento el adelantamiento del período de transición de la regla fiscal para 2025. Como dice Salazar, en ese caso "el espacio fiscal aumentaría en alrededor de \$6 billones".

Hay pistas, pero todavía faltan detalles para entender cuál será la apuesta. De todas formas, es posible escudriñar algunos de los posibles caminos.

Brandon Espinel, profesor de la Uni-

Red de Trabajo Fiscal, señala que hay tres posibles fuentes de financiación que buscará el Gobierno a través de ingresos tributarios, porque asegura que es posible que se introduzcan medidas no necesariamente tributarias.

En primer lugar, Espinel considera que el Gobierno acudiría a estrategias para facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias pendientes de pago, como reducciones en sanciones y en intereses de mora para que los contribuyentes cancelen más rápido y así aumente el recaudo. "Esto ha sucedido con todas las reformas tributarias. Ojalá también introduzcan otros métodos alternativos de solución de conflictos, como sucedió con la Ley 1943 de 2018 y la 2010 de 2019".

La segunda opción que ve Espinel es que el Gobierno apueste por modificaciones al régimen simple de tributación, que es un sistema alternativo y sustitu-Mauricio Salazar, director del Obser- versidad del Rosario y miembro de la tivo del impuesto sobre la renta con el



/ive la pasión de la música española con

obras de Joaquín Turina, Joaquín Rodrigo,

Manuel de Falla y José Luis Turina.

Sainz-Villegas y Juan Floristán.

interpretadas por los solistas Pablo

EL ESPECTADOR TEATRO MAYOR

JULIO MARIO SANTO DOMINGO

Orquesta Nacional de España

sábado 30 de agosto, 8 p.m. Solista: Pablo Sainz-Villegas, guitarra. Domingo 31 de agosto, 5 p.m. Solista: Juan Floristán, piano. Teatro Mayor





Una de las opciones que podría contemplar el Gobierno es establecer requisitos más exigentes para entrar en el régimen simple de tributación e incluso fijar tarifas más altas para quienes se ven beneficiados.

que se busca que las personas se forma-

licen porque, básicamente, tiene tarifas

más bajas. Las modificaciones buscarían poner requisitos más exigentes para pertenecer al régimen simple de tributación o incluso fijar tarifas más altas para quienes hacen parte. "Con esa medida no se estaría afectando el régimen de personas naturales, como prometió el Gobierno, pero sí se buscarían recursos asociados a los ingresos de las personas jurídicas y naturales que pertenecen a ese régi-

Teniendo en cuenta que al régimen simple hoy entran empresas medianas, Salazar dice que el Observatorio Fiscal ha propuesto que solo aplique para empresas con ingresos brutos de menos de 44.760 UVT (unidad de valor tributario).

men".

En tercer lugar, en línea con la política

buscaría incrementar la carga impositiva para el sector de hidrocarburos y, probablemente, para el sector eléctrico. "Con la anterior reforma tributaria se introdujeron sobretasas para estos sectores. En este momento podrían concentrarse en incrementar las tarifas de impuestos al carbono, tributos relacionados con la gasolina o con el acpm, teniendo en cuenta la derrota que tuvo el Gobierno ante la Corte Constitucional por la no deducibilidad de las regalías".

Ahora bien, ante la falta de detalles, Salazar dice que no es posible hacer un análisis, pero pone sobre la mesa las propuestas que ha hecho el Observatorio, que van desde establecer una tarifa mínima de 20 % para el impuesto neto de renta de un contribuyente del régimen ordinario (donde se encuentran la mayoría de personas jurídicas) hasta que las pequeñas empresas paguen 30 % de de transición energética, el Gobierno impuesto de renta y que las tasas margi- tado ante el Legislativo.

nales de renta suban hasta 40 % para las empresas más grandes.

"Consideramos que seguir impulsando sectores a través de disminuciones tributarías específicas continuará complejizando un ya complejo sistema tributario (...) Como sociedad deberíamos lograr consensos de largo plazo sobre qué actividades y a través de qué mecánismos vamos a estimular sectores, pero debemos evitar que cada cierto período grupos de empresas logren reducciones tributarias a través de presiones a los gobiernos de turno", dijo Salazar.

Para Espinel, además de las tres medidas --introducción de facilidades de pago para obtener caja más rápido, modificaciones al régimen simple de tributación y posibles incrementos para el sector de hidrocarburos-, el Gobierno podría fortalecer la administración tributaria con estrategias para combatir la elusión y la evasión fiscal. De hecho, Bonilla ya dijo que en la reforma se incluirán medidas que permitan luchar contra la evasión de impuestos de manera efectiva, más allá del discurso.

Según el experto, el problema es que el gobierno Petro está "copiando malas prácticas que tuvieron gobiernos pasados" porque, nuevamente, se analizan los temas tributarios solo para obtener más recursos, pero no para facilitar el cumplimiento de las obligaciones, tener un sistema tributario más estable o reducir distorsiones.

El camino de la ley de financiamiento en el Congreso es cuesta arriba. Como dijo en una columna para este diario Marc Hofstetter, profesor de la Universidad de los Andes, aprobar esta reforma "es un reto legislativo que luce imposible entrando al tercer año del mandato, con índices de popularidad muy bajos y luego de que destrozara la coalición de gobierno que le permitió en 2022 aumentar los impuestos". Según él, el Congreso debería mejorar el presupuesto, ajustándose a los ingresos que habría sin reforma tributaria y "sin dosis de optimismo en el recaudo".

Se espera que en las próximas semanas el Ministerio de Hacienda confirme cómo será su ley de financiamiento y de dónde saldrán los \$12 billones extra que demanda el presupuesto 2025 presen-

#### Musk contra los anunciantes

**JUAN CARLOS** GÓMEZ J.



Durante la oración del viernes, el 15 de marzo de 2019 un supremacista blanco atacó a tiros dos mezquitas en la apacible ciudad de Christchurch (Nueva Zelanda), con un saldo de más de 50 muertos y decenas de heridos. El criminal transmitió la masacre por Facebook. Esta tragedia alertó por fin a las empresas más grandes del mundo acerca de que sus anuncios publicitarios estaban patrocinando incidentalmente contenidos indeseables como terrorismo, abuso infantil, noticias falsas y discursos de odio y discriminación. Como reacción, ese mismo año bajo el auspicio de la Federación Mundial de Anunciantes (WFA) nació la Alianza Global de Medios Responsables (GARM) con el propósito de evitar que la publicidad comercial inadvertidamente financiara ese tipo de contenidos en los medios digitales.

La semana pasada X Corp. presentó en Texas una demanda contra WFA y algunas empresas de la GARM por violación de las normas de competencia y abuso de su poder de mercado. Antes de que en 2022 Elon Musk tomara el control de esta plataforma la gobernanza de Twitter era nuestra; supuestamente dependía de algoritmos y existían mecanismos para evitar la difusión de contenidos indeseables. A su llegada Musk anunció una nueva era en la libertad de expresión y que se suprimirían muchos de los controles existentes a la difusión de mensajes considerados antes inapropiados. Esto preocupó a los anunciantes y los llevó a reducir o retirar su pauta en X. Por esta razón los ingresos de esta empresa han disminuido significativamente.

Según la demanda, los grandes anunciantes ejercen un boicot al no dirigir su inversión publicitaria a la plataforma X. Musk ha declarado la guerra. Eventualmente el asunto puede llevar a un punto de no retorno y cambiar los parámetros bajo los cuales esos anunciantes invierten su pauta publicitaria en las redes sociales. Por lo pronto los miembros de la GARM anunciaron la disolución de su alianza.

En medio de la radicalización política que vive Estados Unidos a la cual no es ajena la rama Judicial, es incierto el rumbo del proceso. Por lo pronto ojalá las empresas persistan en su práctica de no anunciar en las plataformas que toleran contenidos indeseables.



## Bogotá

Hizo historia en reducción de daños

## CAMILO PARRA POLANCO

iparra@elespectador.com
@CamiloStonnen

Uno de los recuerdos más claros que se le vienen a la mente a Alberto Torres, cuando aborda consumidores de crack en las calles de París. es el de las mañanas de domingo, en la Bogotá de su infancia, cuando sus padres llevaban a desayunar a cualquier cantidad de niños que encontraban en las alcantarillas del Parque Nacional. En la casa de los Torres, una familia de 11 hijos y residente en el barrio Las Aguas, siempre había algún necesitado recibiendo ayuda, gracias a Álvaro Torres (su padre), que se caracterizó por su altruismo, vocación que adoptó Alberto, quien hoy es conocido por sus manos "mágicas", con las que cuida los pies de los adictos en la capital francesa.

En las últimas semanas, mientras en el área metropolitana de la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo se vivía el espectáculo de los Juegos Olímpicos 2024, él permanecía en el distrito de Saint-Denis, zona pobre que concentra migrantes africanos y árabes, limpiando los callos de los consumidores de drogas, con la misma dedicación que lo viene haciendo hace más de dos décadas. Cuando empezó, algunos lo consideraban el colombiano "loco", que tenía una fijación con los habitantes de calle, o como un solidario extranjero, que andaba metido en cualquier organización que atendiera a población vulnerable.

Para entender por qué este hombre, a sus 66 años, todavía sale a desempeñar esta labor, hablar con estos personajes y a ser referente en el debate de drogas del mundo, toca devolverse a la década de los 90, al centro de Bogotá. El espíritu altruista de su familia también se traducía en reuniones de universitarios y grupos que discutían el acontecer de la época. "Venían a hablar de la sociedad, de la economía, de la situación del mundo. Gente que parecía interesarse auténticamente. Ninguno de mis hermanos y yo podíamos ver sufrir a una persona. En ese momento viajé a Francia a estudiar, convencido de que volvería a aportar algo a mi país", cuenta Torres.

Yvolvióen los años 90 para encontrarse con la realidad que consumía y consume todavía el centro de Bogotá. Empezó como profesor de Interpretación de Política Internacional y Latinoamericana en desta-

### Del Cartucho a París: el bogotano que vive a los pies de los adictos y habitantes de calle

En París lo distinguen como el cuidador de los pies de consumidores de crack. Alberto Torres, un bogotano con larga historia en la capital, terminó en el país europeo siendo un referente en la reducción de daños asociados al consumo de drogas, después de su experiencia en el extinto sector del Cartucho.

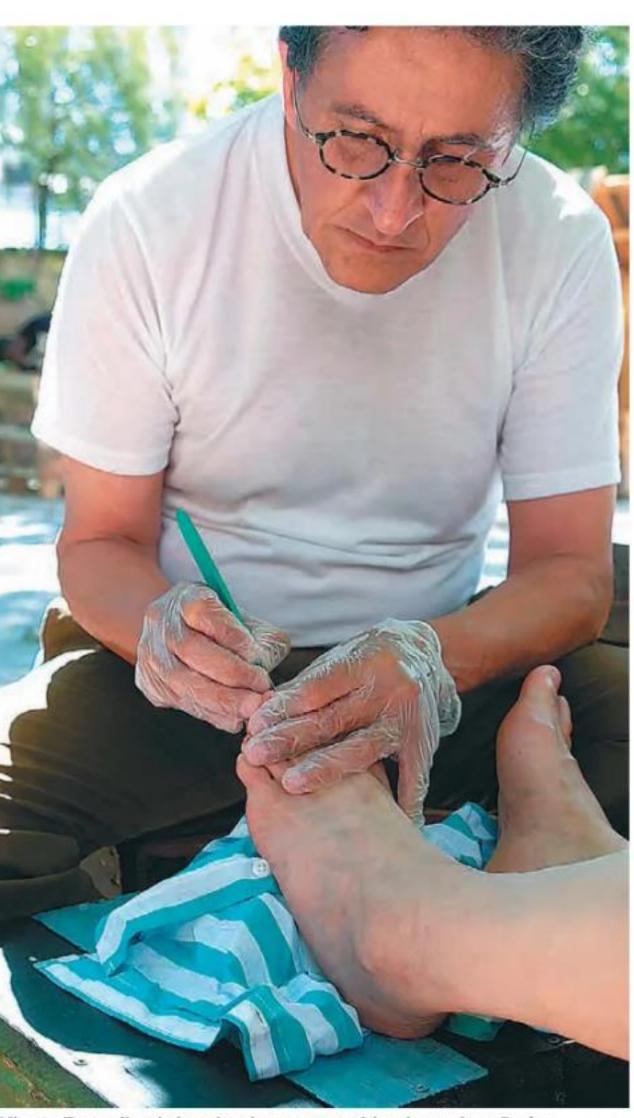

cadas universidades como el Exter- Alberto Torres limpia los pies de un consumidor de crack en París. /Jean Claude atravesaran esferas del consumo organizaciones de reducción de

nado, el Rosario y la Tadeo. Dice que saliendo de esta última, una tarde después de clase, vio de frente a un joven consumiendo bazuco. La imagen recurrente de consumidores y niños en la calle fue insoportable para él.

La intriga lo llevó a pedirle a uno de ellos que lo llevara a donde compraban esa droga tan peligrosa. Lo único que pidió fue: "No me hagan daño. Solo quiero ver el lugar". Primero fue una visita esporádica al Cartucho. La degradación lo impactó y volvería muchas veces a estudiar los daños asociados al consumo del bazuco, desde una perspectiva humana, "viendo a los adictos como personas con una enfermedad con solución y no como seres desechables, que podían ser desaparecidos o asesinados".

#### El elefante blanco

"Fuimos quizá las primeras personas en entrar y saber todo lo que pasaba en el Cartucho y el Bronx", dice Alberto, enfatizando en que una de las condiciones que le impusieron cuando empezó su intervención voluntaria en la zona fue que debía hacer caso omiso a todos los rumores que rodeaban las cuadras de tolerancia: "Los secuestros, la venta de órganos, las violaciones". La familia Torres Ramírez no pudo quedarse quieta ante semejante realidad y se metieron "en un elefante blanco", como dice Alberto, al referirse a la tarea de intervenir edificios del Bronx, para ampliar sus acciones y crear la fundación que todavía opera en el centro de la ciudad: Ponte en Mi Lugar.

"Alquilamos una casa donde empezamos intervenciones, que atravesaran esferas del consumo

y rompieran la manera de entender a los consumidores, así como la manera en la que ellos se entendían". Sorprendentemente, todos estos años las acciones de la familia han sido voluntarias. Allí los adictos aprendieron a fabricar piezas artísticas en madera, para ganarse unas monedas y dejar el estigma de que no servían para nada, y se creó el grupo Poetas de la Calle, que tuvo populares recitales, como sucedió con Gotas de Rap, otro grupo dedicado a componer canciones y rimas para sobrevivir. "Muchos habitantes de calle en desgracia venían de familias educadas: sabían recitar poesía en inglés o francés y el taller fue prueba de que estos muchachos eran más que drogadictos".

Alberto siempre ha pensado que la séptima palabra de la caja de Pandora, es decir, la esperanza, "es la que nos jode. Creemos así que mañana siempre nos irá mejor", apunta en su intento de explicar cómo fue que salió nuevamente de Bogotá a París. "Me fui para seguir enviando recursos a la fundación y seguir nutriendo las experiencias". Así empezó la travesía que hoy lo tiene limpiando pies de marginados de la Ciudad Luz.

#### "L'homme magique"

Torres afirma que no cree en Dios ni en el infierno, así lo haya visto en las calles del Cartucho como en París. En su lugar, su deidad es la humanidad. "Cuando llegué, la droga del momento era el crack o el bazuco europeo, que causa unas patologías similares, pero es más disociativo". Pronto se vinculó a asociaciones de reducción de riesgos y daños, que abordan el consumo no con base en la coerción o prohibición, sino en la prevención de sus impactos negativos.

Estuvo en organizaciones como Goutte d'Or en Paris y Aurore, entre otras, con gran incidencia nacional y reconocimiento internacional. El problema era que "las organizaciones se limitaban a entregar a los consumidores tintos y pan, en jornadas extensas, y a realizar diagnósticos y estudios sobre las drogas". Alberto, sin embargo, se metió en las zonas frágiles de la capital francesa para hacer lo que mejor sabe: hablar con los consumidores, aterrizar su humanidad y buscar cómo ayudar.

Llegó entonces con una idea particular: crear kits de consumo, para evitar estos riesgos asociados a fumar crack. La idea fue presentada a la ANRS (Enfermedades Infecciosas Emergentes), agencia independiente de Inserm, el Instituto Nacional Francés de Salud e Investigación Médica, y a otras organizaciones de reducción de



A sus 66 años sigue ayudando a los habitantes de calle en París. / Archivo particular



Algo que lo motiva es saber el alivio que sienten los beneficiados. / Archivo particular

daños. La consideraron tan novedosa, que diversas asociaciones como Médicos de Mundo y Boreal financiaron la producción y promovieron la entrega de los kits. Todo esto le permitió a Torres viajar por el mundo y apoyar a los gobiernos de Brasil, España y Portugal en reducción de daños.

Pero hubo un detalle que no dejó en paz a Alberto. Si bien había encontrado una solución para cuidar las manos y el rostro de los consumidores, notó algo más: sus pies estaban llenos de callos y heridas, producto del constante deambular. Hizo un dosier con 50 casos de pies afectados de consumidores. En ninguna escuela o cabinet de podología los recibieron. "Entonces, me tocó a

mí", señaló. "Me empecé a ganar la confianza de los consumidores. Sentían una cercanía distinta o más cálida que la de los funcionarios franceses. Limpié mis primeros pies y me di cuenta el alivio tan grande para los beneficiados, a quienes les quitaba hasta una libra de piel muerta".

Recuerda que las asociaciones lo veían, ya no como un referente de reducción de daños, sino
como alguien "molesto". Tuvo
que aprender podología, rama de
la medicina que se ocupa del cuidado de los pies, y el Ministerio
de Salud avaló lo que hacía este
hombre, a quien revistas francesas, como el magazine So Good,
lo bautizaron l'homme magique
(el hombre mágico), porque cual-

Hago un trabajo que nadie hace en el mundo y es curarles los pies a la gente que está en la calle, lo hago solo porque me cansé de hacer lo que hacen todos".

quiera que tuviera la fortuna de pasar por las manos de Alberto termina curado.

#### La economía de la miseria

En 30 años que Alberto ha ido y venido, el debate y contexto de las drogas ha tenido giros. Para él, "cada período tiene su droga, esta es la era de la cocaína". Hoy ya no hace parte de ninguna organización, pero está en constante contacto con ellas y su única labor es salir por su cuenta a limpiar pies. "Hago un trabajo que nadie hace en el mundo y es curarles los pies a la gente que está en la calle, que tiene callos, la gente que tiene los pies llenos de granos, gusanos y lo hago solo, porque me cansé de hacer lo mismo que están haciendo todos".

En la actualidad, la fundación Ponte en Mi Lugar la lidera Vladimir Torres, hermano de Alberto. La organización sigue trabajando con el apoyo de los Torres, dirigida a población vulnerable y con trabajo 100 % voluntario. Está ubicada en La Candelaria (carrera 3 n.º 10-55), en el centro histórico de la capital colombiana. Sus áreas de trabajo son la formación para niños, servicios de alimentación, saludy recreación. También realizan jornadas con habitantes de calle y formación a jóvenes en contextos educativos, con un diplomado en reducción de riesgos y daños, que cada día gana importancia en la ciudad.

Alberto Torres afirma que no parará de limpiar pies en las calles de París, ni dejará de recordar aquellos domingos cuando su papá y su mamá llevaban a desayunar a cualquier cantidad de niños que se encontraban durmiendo en las alcantarillas del Parque Nacional. La imagen no solo lo marcó, sino que le dio un propósito en la vida y un rumbo que lo hace diferente.



El Espectador trabajará en bien de la patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico. Fidel Cano Gutiérrez

Gerente Eduardo Garcés López Director Fidel Cano Correa

Editora en jefe: Angélica Lagos. Productor general: Elber Gutiérrez Roa. Editor Domingo: Nelson Fredy Padilla C. Gerente Digital: Edwin Bohórquez Aya.

El Espectador. Editado por Comunican S.A. D. Miembro: SIP, WAN, IPI y AMI Comunican S.A. 2024, Todos los derechos reservados. ISSN 0122-2856, Año CXXXVII. www.elespectador.com





Propuesta de escudo

## Opinión

Directores: Fidel Cano Gutlérrez: 1887 - 1919. Luís Cano: 1919 - 1949. Gabriel Cano: 1919 - 1923 (Medellín) y 1949 - 1958. Guillermo Cano: 1952 - 1986. Juan Guillermo y Fernando Cano: 1986 - 1997. Rodrigo Pardo: 1998 - 1999. Carlos Lleras de la Fuente: 1999 - 2002. Ricardo Santamaría: 2003. Fidel Cano Correa: 2004 fcano@elespectador.com



Vicepresidente Comercial Caracol Medios: Mauricio Umaña Blanche. Gerente Comercial: Monica Cortés Montoya, mccortes@elespectador.com | 3112295911. Director Ventas Integrales: Juan Pablo Aguirre, jaguirre@elespectador.com | 3164063296.

Proyectos de Sostenibilidad: Elva Lucia Daza, edaza@elespectador.com | 3153319704.

Gerente de suscripciones: Marcela Moreno Arias, mamoreno@elespectador.com | WhatsApp 6014232300

### ¿"Muy fuerte para ser mujer"?

MANE KHELIF, BOXEADORA ARGELINA de 25 años, le dio a su país el primer oro en su deporte, pero su conquista va más allá de la presea. Su nombre se hizo famoso tras el combate eliminatorio del 1.º de agosto, donde la italiana ■ Angela Carini se retiró luego de que Khelif la golpeara en la cara, asegurando que nunca la habían golpeado tan duro. De manera precipitada, muchos medios reprodujeron una primera versión de que supuestamente Khelif había fallado en 2023 una "prueba de género" de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), por la cual fue descalificada del campeonato mundial de India. Al parecer, la prueba habría establecido que Khelif tenía altos niveles de testosterona y que no tenía cromosomas XX (que determinan el sexo biológico femenino), sino XY (masculino).

Que "no parece una mujer" porque es muy fuerte, muy alta, muy musculosa, porque lleva el cabello corto, porque se sienta con las piernas abiertas, que es una "mujer trans", "hombre" y "persona intersexual" son algunas de las cosas que dijeron medios y usuarios de redes para referirse a Khelify acusarla de aprovecharse para combatir con otras mujeres y ganar. Esa información falsa y misógina se convirtió en material de ciberacoso por el cual Khelif ya presentó denuncia ante la Fiscalía de París. Es la consecuencia de omisiones graves de medios, entre los cuales nos incluimos y hacemos mea culpa. En un primer momento, faltó informar que la IBA nunca hizo públicos los resultados de los exámenes que supuestamente le realizó a Khelif; que la IBA es una organización liderada por funcionarios rusos y que aplicó la prueba luego de que Khelif derrotara a la rusa Azalia Amineva; o que en el pasado Khelif había sido vencida y no había tenido premios internacionales, por lo que era difícil argumentar que su supuesta ventaja biológica la había beneficiado antes. ¿No tiene más sentido pensar que para los Olímpicos de este año aprendió de sus derrotas y se entrenó mejor, antes que creer en un complot proveniente de un país donde ser trans es prohibido?

Aunque en algunos países está sobre la mesa el debate de permitir a deportistas trans participar en competencias deportivas de acuerdo con el género que se identifican, esa posibilidad no se ha autorizado en los Juegos Olímpi-

Cuando la tenista Serena Williams y la atleta Caster Semenya derrotaron a otras deportistas blancas, también fueron acusadas de ser hombres".

cos y mucho menos en Argelia. Por nuestra parte, pedimos disculpas y rectificamos posteriormente, como muchos medios hicieron. Abunda información verídica que respalda que Imane Khelif nació mujer y se identifica como tal, pero eso parece irrelevante para quienes se encuentran con una primera versión que confirma sus prejuicios.

Una paradoja en los debates relacionados con derechos de la población trans es que emergen voces desde el feminismo que coinciden con ideologías de derecha conservadoras que se rehúsan a reconocer la diversidad biológica de las mujeres. Cuando la tenista Serena Williams y la atleta Caster Semenya derrotaron a otras deportistas blancas, también fueron acusadas de ser hombres: sus cuerpos no encajaban en lo que sus críticos consideran "normal". Y aunque ninguna de estas mujeres es trans, la forma de violencia que han padecido por "no verse afeminadas" proviene de las mismas personas transfóbicas que se han rasgado las vestiduras para insistir en que el sexo o el género está determinado solo por los genitales. Ahora, sin darse cuenta, evidenciaron su contradicción: dudan del género de una mujer por su apariencia física. En eso también consiste la transfobia: se exige a las personas acogerse a estereotipos estrictos sobre cómo se expresa el género, so pena de someter a escrutinio su genitalidad.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

#### Venezuela resiste



EL RÉGIMEN DE MADURO SE EXPUSO a una contienda electoral donde quedó en evidencia que la perdió, aparentemente por bastante diferencia. La gente aprovechó para movilizarse y mostrarle al mundo su insatisfacción con el penoso estado de cosas que rige allí: opresión política y una hiperinflación que se combatió con la dolarización de la economía, la que dejó a mucha gente sin acceso a dólares, siendo acompañada por una fuerte compresión salarial.

En 1970 la participación del Estado en la economía apenas llegaba al 20 % del PIB y abarcó más de la mitad tras la nacionalización del petróleo, a principios de 1976, durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez. Después vino el aumento estructural de los precios que produjo el cartel de los países de la OPEP, organización que logró extraer copiosas rentas de la economía global. Hoy en día el Estado venezolano controla más de la mitad de la economía del país y la administra tan mal que ha logrado su colapso y el empobrecimiento abrumador de su población.

tropical de Chávez y Maduro ha significado el colapso de las fuerzas productivas del otrora próspero país. La destrucción de tres cuartas partes de la economía, el despido del personal técnico a cargo de la explotación, refinación y distribución del crudo y sus derivados hizo pasar la producción de 3,3 millones de barriles diarios en su momento de apogeo, en el 2000, a 900.000 barriles diarios en la actualidad.

La consecuencia más grave de las purgas políticas en el sector público venezolano, al deshacerse del talento humano construido durante cuatro décadas, fue el colapso económico del país. Al que no fuera leal al régimen político chavista se le despedía sin consideración con su desempeño, acosados por los lengüilargos Diosdado Cabello y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, para ser sustituido por personal incompetente y frecuentemente corrupto. Tal política contribuyó al derrumbe de la productividad y la enorme contracción del producto nacional.

No se trata de meras palabras: la catástrofe del sector público venezolano -y con él de toda la economía- indujo la emigración de ocho millones de ciudadanos, casi 30 % de la población, de los cuales entre dos y medio y tres millones se quedaron en Colombia; el resto fue a Estados Unidos, Centroamérica y otros países del sur de América. Es como si de un día para otro Un cuarto de siglo bajo el socialismo nos informaran en Colombia de la ausencia la dictadura que los oprime desde 1999.

de 15 millones de conciudadanos que, despedidos de sus trabajos y sin oportunidades para continuar luchando por su supervivencia, optaran por buscar otros destinos.

La recomposición de las fuerzas opuestas al régimen de Maduro bajo la conducción de María Corina Machado ha abierto la posibilidad de negociar con él una salida política a la crisis que enfrenta el régimen, cada vez más aislado, sin acceso al sistema financiero internacional y sometido a sanciones que le recortan los ingresos que pueda lograr por la venta de su combustible a escala global, ya que debe venderlo a menos precio en mercados oscuros. Maduro intentó ponerle conejo al Acuerdo de Barbados, en el que se contemplaba retirarle las sanciones con tal de que le ofreciera garantías a la oposición en las elecciones del 28 de julio pasado, algo que incumplió olímpicamente. La movida torcida no le salió bien y se vio castigado con la reimposición de los castigos.

La triada de Gustavo Petro, Luiz Inácio Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador ofreció intermediar tibiamente entre el régimen y la oposición para lograr acuerdos, pero a la fecha no ha conseguido nada significativo, fuera del agradecimiento del dictador por los buenos oficios ofrecidos para encubrir sus entuertos.

En todo caso, los venezolanos se resisten con cada vez más fuerza a los designios de

#### **Nieves**

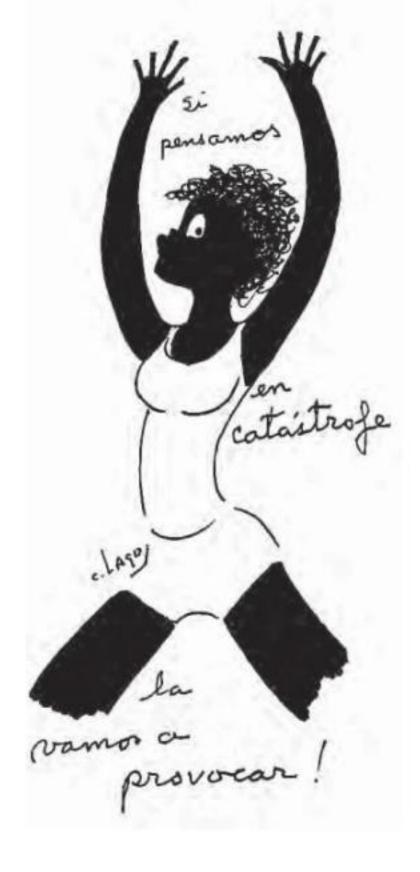

#### **GAZAPERA**

#### ¿Cuándo va coma después de «porque»?

GAZAPERA MARÍA ALEJANDRA MEDINA C.



HOY QUISIERA REFERIRME A ALGUNOS usos de las comas. En los medios de comunicación es frecuente ver este signo detrás de unas comillas de cierre, seguramente a causa de una cita textual. «"Mantengo mi postura", dijo el presidente», por ejemplo. Allí podría surgir la duda de si, de forma incorrecta, se está separando con coma el sujeto del predi-

cado. Sin embargo, por regla general, en este tipo de casos, por tratarse de una cita textual, el entrecomillado se separa con coma del comentario de la persona que lo transcribe. Sabemos, además, como dice el Diccionario panhispánico de dudas, que cuando este signo «se combina con puntos suspensivos o con signos de cierre de paréntesis, rayas, comillas, interrogación o exclamación, se escribe siempre detrás de ellos y seguida de minúscula».

Otra situación, que suele causar confusión, es el uso de la coma después de la conjunción «porque». Según la misma obra, esto es adecuado cuando se introducen «oraciones causales lógicas o explicativas, también llamadas "de la enunciación"». «No has dormido, porque tienes ojeras», por ejemplo. Una forma sencilla de saber cuándo estamos ante un caso así es poner un «lo digo» antes de «porque»: «No has dormido, (lo digo) porque tienes ojeras». También sabemos que la coma es necesaria porque el sentido de la oración cambia o se pierde si quitamos el signo. En «no has dormido porque tienes ojeras», estaríamos diciendo que la razón del desvelo es el hecho mismo de tener ojeras (algo poco probable).

mmedina@elespectador.com @alejandra\_mdn

## MARÍA ALEJANDRA VILLAMIZAR

Nicolás

Maduro,

te callas?

¿por qué no



LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA se acabó. Si el nombre de Bolívar le sirvió a Chávez para invocar conquistas y reivindicar la dignidad popular, su empeño en pleno siglo XXI no las logró, sino que las quitó. América Latina, en su proceso de modernidad, sigue buscando justicia social, pero ya sin ningún proceso de mesianismo que justifique su permanencia con el enunciado de salvar la patria.

Pero a Maduro le ha quedado cinismo para hacer de la espera de las actas el último momento de suspenso. Del engaño solo quedará la caricatura. Maduro está aguantando porque del ahogado el sombrero, y el suyo será mostrar algún algoritmo que sume y reste a su favor. Aún así, el golpe definitivo está dado y el desenlace va a producirse.

Las actas ya son inocuas. La oposición venezolana las tiene y son su lanza de batalla, también son su primer escudo y lo sabe, como sabe que solo servirá una negociación que, sin llamarlo derrota, le permita mantener su vida, su plata y la de unos cuantos de su guardia principal. Se dice fácil, pero no hay más ciego que el que no quiere ver.

El mundo democrático ha tomado a Venezuela como la prueba de prevalencia del sistema. Aunque el mundo diplomático nos decepciona una y otra vez, permitiendo guerras, invasiones y genocidios, en el caso de Venezuela la región podría dar una sorpresa y por qué no una lección.

Yo no creo que Brasil, México y Colombia tengan cómo sostener apoyos políticos ni retóricas nacionalistas. A Colombia le conviene que se acabe la guachafita en Venezuela. ¿El ELN pensó en ser el brazo armado de apoyo para defender esa revolución?¿Mesa de diálogos en Colombia y punta de lanza revolucionario en Venezuela? Ellos siempre tan conse-

Si Maduro no ayuda a la paz, quizás en la transición lo haga la estratégica María Corina, desactivando el pretexto que tiene el régimen para atar a Petro, o a quien sea presidente de Colombia. Las relaciones entre los dos países son necesarias e indispensables. Los grupos armados que en verdad se decidan a negociar - Márquez y los demás traidores del acuerdo del 2016- tendrán que someterse a los diálogos en Colombia.

Hay momentos para todo y muchos va terminaron.

La única respuesta viable a Maduro es la que, hace años ya, hizo carrera por el entonces rey Juan Carlos de España a Chávez en una cumbre iberoamericana: ¿por qué no te callas?

Yo no creo que Brasil, México y Colombia tengan cómo sostener apoyos políticos ni retóricas nacionalistas".

#### Osuna



Kamala escogió

#### La voz del pueblo a los dos años de Petro

MARÍA TERESA **RONDEROS** 



LA ENCUESTA DE INVAMER (ENCARgada por Noticias Caracol y Blu Radio) recientemente difundida es una fotografía tomada entre el 26 y el 29 de julio pasados de cómo ven los colombianos al país, sus problemas y a la Presidencia de Gustavo Petro, justo a mitad de camino.

Sus resultados surgen de entrevistar en persona a 1.200 colombianos urbanos y rurales; una muestra que, al ser al azar, refleja el sentir de casi todo el país, con apenas un error que oscila en 2,83 %, según ha demostrado el prodigio de la ciencia estadística.

La noticia conocida: el 34,6 % aprueba la gestión de Petro y 58,3 % la desaprueba, una postura crítica que básicamente no ha cambiado desde mayo de 2023, cuando Invamer hizo otra encuesta similar. El presidente desilusionó pronto a uno de cada cinco colombianos (en noviembre de 2022, tenía 54 % de aprobación) y aún no logra reconquistarlos. Ese es el panorama general, pero lo interesante está en los detalles.

Desde mayo de 2023, en Bogotá y en las regiones centro-oriente y el suroccidente, la aprobación al gobierno Petro subió más

allá del margen de error. En el centro del país nunca lo han visto con buenos ojos, y en el Caribe, dónde perdió muchos adeptos al principio, ha mantenido una aprobación por encima del promedio nacional.

El mayor desencanto con el gobierno proviene de los colombianos que se identifican políticamente con el centro, que es el 20 %. Otro 19 % que se siente de izquierda, en cambio, le es ampliamente favorable. La derecha lo desaprobó desde el principio y más bien sorprende que un 22 % de sus militantes hoy vea bien a su gobierno.

Lo que más gente ve mejorando es su labor en educación. Tampoco le va tan mal en su gestión en el campo y la atención a la vejez. Pero sí ven su fracaso estrepitoso en salud. Sacrificó su capital político, intentando reformar (o desmontar) un sistema que, aún con problemas, funcionaba. Hoy el 71,9 % cree que el sistema está empeorando. Y si hace un año el 36 % calificaba los servicios de salud como malos o muy malos, hoy es el

El mayor desencanto con el gobierno de Gustavo Petro proviene de los colombianos que se identifican políticamente con el centro, que es el 20 %".

46 %. La gente no se cura con retórica.

Una señal similar le envían los ciudadanos al gobierno frente a su política de paz. Seis de cada diez dice que va por mal camino, y aunque el país durante años quería negociar con el ELN, hoy más gente rechaza ese diálogo.

En seguridad, el mensaje es confuso. Dice el 83 % que está empeorando, pero preguntados por su sensación personal de seguridad, una mayoría (56 %) dice que se siente seguro. Y esto es así en todo el país, salvo en Bogotá. Además, las fuerzas militares y de policía aparecen entre las instituciones de mayor confianza: más del 60 % de los ciudadanos las ve con buenos ojos.

Más personas califican al desempleo y la mala economía como el primer problema. En contraste, un 10 % más de los colombianos aseguran que están satisfechos con su nivel de vida personal en comparación con mayo de 2023. Antes, 31 % estaba conforme con su economía personal, hoy un 41 %.

Una preocupante señal es que más la mitad de los ciudadanos de todos los ingresos, regiones o edades le tienen miedo al futuro, sobre todo las mujeres.

Ahí está la voz del pueblo que tanto invoca el presidente Petro. Le está diciendo que en educación va bien, que en algo está acertando con sus políticas de vejez y campesina, pero que trine menos (51 % lo dice), que reconquiste a los del centro y que dé un timonazo en su gestión de la salud y de la paz.

#### Los empresarios y el gobierno

CATALINA VELASCO CAMPUZANO

EL PRESIDENTE PETRO HA TRANSformado durante los últimos dos años el relacionamiento del gobierno con el sector productivo, proponiendo una conversación realmente diferente a la que el país conoció. El desencuentro consiste en que hoy hay dos maneras de entender la función del Estado en la economía: la primera, donde el Estado se encarga de impulsar la productividad y la capacidad de consumo de las clases populares, y de regular industrias para ampliar y fortalecer la base productiva; la segunda, donde el Estado apoya industrias y empresas estratégicas, a través de inversión pública en bienes públicos y también privados, y con acciones que permitan la estabilidad empresarial, como seguridad y regulación. El gobierno y el sector productivo hablan idiomas diferentes y navegan sin traductor.

Este descalce entre una y otra visión tiene a muchos individuos y sectores

desconcertados, mientras que otros más hábiles o de pronto más débiles han sabido adaptarse y han venido construyendo un nuevo modelo de relacionamiento. En la instancia gremial vemos que algunos han decidido convertirse en opositores del gobierno buscando volver atrás o promover un viraje de péndulo, incluso perjudicando el corto plazo para su propia industria, mientras que otros gremios han buscado acompañar algunas iniciativas gubernamentales que les sirvan de punto de encuentro para impulsar su sector. Por su parte, algunas empresas han aplazado inversiones mientras que otras han buscado relacionamientos directos para resolver problemas propios. No es novedad que el sector productivo asuma una posición política.

A nadie le conviene profundizar el desencuentro entre el gobierno y los empresarios —bueno, a la oposición del gobierno sí le conviene y lo está haciendo—, pero vale la pregunta: ¿cómo se pueden mejorar la conversación y la acción durante los próximos dos años?

Primero, es necesario valorar la coyuntura, pues en 2022 la economía estaba convaleciente de los estragos de la pandemia, siendo la tasa de interés la situación más grave. Hoy tenemos inflación y tasas de interés razonables, pero la carga de la deuda pública tiene al gobierno ante la encrucijada de la reforma tributaria o la inversión pública mínima. En ese contexto, a la expresión "reactivación económica" hay que darle su justa proporción para no andar el camino de la frustración, pues por muchas ganas que existan de promover la reactivación a través de nueva inversión pública, plata no hay.

¿Cuáles podrían ser los conectores de las dos visiones del papel del Estado en la economía, teniendo en cuenta un horizonte de dos años y las restricciones de covuntura?

Ante una lista larga de alternativas, todas importantes, todas posibles, muchas de ellas de interés particular, es indispensable aterrizar las expectativas y actuar rápido. Encuentro que el cuello de botella fundamental para detonar la visión económica del gobierno radica en la falta de acceso a crédito tanto para pequeñas como para grandes iniciativas productivas. Y desde la perspectiva de los empresarios, nada mas importante que la seguridad. Dos enormes misiones sobre las que habría consenso.

#### EL ESPECTADO

Editado por Comunican S.A.
Calle 103 N° 69B-43 Bogotá, Colombia.
Línea de servicio al cliente:
601-4232300 Opc. 2.
Redacción: 601-4232300.
Suscripciones: 601-4232300 Opc. 1.
Publicidad: 601-4232300.
www.elespectador.com

Si usted tiene una rectificación o aclaración sobre algún tema publicado en este medio, por favor escribanos a aclaracionesyrectificaciones@elespectador.com

#### Cartas de los lectores

#### El respeto al voto

No hay evidencias de fraude en Venezuela. No se puede llegar a esta escueta conclusión. Sin embargo, a partir de la abundante información que circuló por los medios masivos de comunicación la semana pasada, el lector crítico habría tenido que emprender la ardua tarea de sumergirse en el caos de internet y las redes sociales para intentar extraer la información con pinzas, es decir, haciendo uso de la suspicacia y tratando de refrenar sus propios prejuicios.

Sí hay denuncias, sí hay indicios preocupantes, pero no alcanzan el rango de pruebas. Sin embargo, al ser repetidos una y otra vez, incansable e implacablemente, por todos los medios masivos al unísono, los indicios se han transformado, como por arte de magia, en contundentes "evidencias". Uno a uno, todos los hechos que la resonancia mediática ha convertido en pruebas tienen explicaciones plausibles desde el oficialismo venezolano o fuentes alternativas, pero se descartan rápidamente, ya sea caricaturizándolas o silenciándolas. En cambio, el escrutinio paralelo de la oposición, sin ningún tipo de validación independiente, no genera suspicacia alguna y se da por

Quizás el nuevo "signo de los tiempos" es la información parcial, instrumental, manipulada y manipuladora.
Quizás la nueva tarea de las empresas
periodísticas es imponer a sus lectores una sola versión. Pero así la información se convierte en una variante
vergonzosa de la publicidad y la prensa abandona a su suerte un requisito
indispensable de la auténtica democracia: el ciudadano responsable, y se convierte en un instrumento para la demolición del lector crítico.

Cuando la orientación editorial del 4

de agosto de **El Espectador**, titulado "Maduro mostró su peor versión y
debe abandonar el poder", invita a desconocer al gobierno de Venezuela, está
avalando la vía de los hechos con todas
sus consecuencias y descartando un
camino institucional para resolver las
dudas sobre el resultado electoral.
El voto es uno de los muy pocos instrumentos con los que cuenta hoy el ciudadano para expresar su voluntad. ¿No
habría al menos que proteger y respetar esta expresión fugaz?

La gente votó en Venezuela y votó en paz, como lo atestiguan diversos observadores. El CNE no tiene la capacidad de falsear esta expresión porque las actas con los resultados están en manos de todos los candidatos. Si hubo fraude, es posible identificarlo claramente, con pelos y señales, con plena certeza.

El gobierno de Colombia propone a los venezolanos realizar una "verificación imparcial de los resultados". ¿No es eso exactamente lo que hay que exigir para proteger ese derecho ciudadano? Pero si se realizara, todo este relato construido frenéticamente correría el riesgo de derrumbarse. ¿Es mejor no correr ese riesgo?

Jaime Sepúlveda

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com

DE LABIOS PARA AFUERA



### [Kamala Harris] es una perra".

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y candidato del Partido Republicano para regresar a la Casa Blanca. Tanto "The New York Times" como "Axios" reportan por lo menos dos instancias en las que el expresidente se refiere de esa manera a la vicepresidenta Kamala Harris, hoy su contrincante en las elecciones del próximo 5 de noviembre. La entrada a la campaña de Harris desestabilizó la estrategia de Trump y eso ha sacado su versión más misógina. También ha sido denunciado por comentarios racistas.



Dictadura feroz

#### Violencia moral contra Yerry Mina



LA COLUMNA "YERRY MINA: POR ESTO nos dolió lo que te hizo Álvaro Uribe" permite diseccionar un ambiente nocivo creado en torno al tema racial.

Primero: ¿qué fue lo que le hizo el expresidente al futbolista? Una demostración de dominio de montar a caballo consistente en girar en torno a una persona manteniendo una mano sobre la cabeza de ella, la misma que le hizo a Su Alteza Real Letizia de España hace lustros y a cuantos lo visiten en la hacienda y lo cojan con ganas de descrestar.

¿Por qué es distinta la valoración del acto si es con una persona de tez blanca o con una de tez oscura? Es una buena pregunta que no responde explícitamente la columnista, pero sí de modo implícito, como veremos.

Segundo: ¿estaba en situación de indefensión Yerry Mina y Uribe abusó, como se sugiere ("te hizo")? A los adalides de la autopercepción parece no importarles cómo se sentía el futbolista. Un hombre fogueado en varias culturas, héroe nacional en sus momentos, rico filántropo e inversionista, tal vez se sintiera como la princesa de Asturias Letizia, no como un ser vulnerable.

¿Por qué tomarse la atribución de describir y juzgar la subjetividad de alguien sin considerar sus razones y su autonomía? La superioridad moral que supone esa atribución, ¿de dónde provendría y cómo se legitimaría?

Según la columnista, Edna Liliana Valencia, a Yerry Mina lo "pisotearon vilmente sin que se diera cuenta", un inconsciente de su realidad al que "redujeron al lugar de peón, mascota, buen esclavo", "ese que se ríe cuando lo maltratan y sabe ocupar muy bien su lugar de lacayo". Toda esa violencia moral porque lo rondaron con un caballo como a la reina Letizia.

Evidentemente, en este caso, el significado del acto no está en el acto mismo (como sería apuñalar a alguien), sino en la cabeza o en el espíritu de quien lo interpreta. Si es con un blanco, normal, sin comentarios; si es con un negro, a algunos se les dispara la psicología del trauma revivido o recuperado de la esclavitud.

Quieren que el marco mental, cultural y espiritual de los afrocolombianos en su relación con la sociedad se retrotraiga a la época de "africanos rebeldes que nunca se arrodillaron frente al esclavista". El "alma cimarrona" que le reclama a Yerry Mina se refiere a los esclavizados que "escapaban hacia los montes o las selvas para conformar comunidades libres".

Al retrotraerse tres y dos siglos desprecian moralmente a la mayoría de descendientes de africanos que obtuvieron su libertad por vías distintas al cimarronaje, dentro de la sociedad mayoritaria, al punto que cuando se abolió la esclavitud (1851) la manumisión había dejado una proporción menor de esclavizados.

Creen ser los cimarrones del presente, en un pedestal moral de rebeldía, y a Yerry Mina y a millones nos reclaman no haber "abierto los ojos de la prietitud" (que ellos definen) y que si alguien va a la hacienda de Uribe es como ir a una hacienda esclavista. Y esta psicología que nada en las redes sociales la quieren llevar a las aulas con el nombre de "antirracista".

@DanielMeraV

En respuesta al editorial del 06 de agosto de 2024, titulado "Sí, los peajes y el diésel tienen que subir de precio".

#### Subir por subir no es lo más responsable

GONZALO ECHEVERRY GARZÓN

COMEDIDAMENTE SE PUEDE y se tiene que mejorar argumentación del editorial. Vamos por partes:

1. El diésel para transporte de pasajeros y carga no es menos del 37,5 % de la canasta de costos del transporte.

2. Los peajes no son menos (de acuerdo con la ruta) del 9 %. Hay rutas donde pueden alcanzar más del 15 %.

Respecto al diésel, válido el ajuste, pero hay que anotar que sólo las operaciones que están bajo el esquema de Sicetac (actual tabla de fletes mínimos), tendrán ajuste inmediato y no deben causar menoscabo en el resultado económico, si es que la informalidad o el bajo control de esta, de parte de las autoridades, no toma más aliento.

El 80 % de las mercancías transportadas son de bajos precios y por ello tienen bajos fletes. Los más cercanos a la "operación económica a pérdida" para el transportador, productos a los que más afecta el flete y la inflación.

Las demás operaciones están sujetas a la ley de oferta y demanda. Estas pueden ser el 40 % del total de servicios prestados por la industria del transporte. En este segmento es que la afectación puede ser muy grave por la baja actividad económica presente.

Consideramos crecimiento económico cercano a cero. Revisemos solamente la venta de vehículos comerciales, la cual se ha reducido al 20 % de los volúmenes del periodo pasado.

Respecto al diésel, hay varias soluciones. La más importante es revisar la fórmula de cálculo del precio final, llena de impuestos y sobretasas, recursos para el sector público sin resultados positivos en su utilización.

Respecto a los peajes, es menester, obligatorio, urgente, estudio de calidad de la infraestructura, de diseños, de oportuno v calificado mantenimiento. Porque hay muchas vías del país en pésimo estado, sin mejoras palpables, sin "equilibrio" entre lo cobrado y el estado de las vías.

Ejemplo el caso de la vía Bogotá-La Mesa-Girardot. Puede ser la de más alto costo peaje kilómetro del país sin solución en su terminación, sin avance alguno. Pueden ser más de 10 años de promesas para su terminación, sólo con tres carriles en el 40 % del recorrido sin terminar siquiera el tercer carril en tan corto kilometraje. Y es esta la vía alterna al sur del país que, por Melgar, es la de mayor utilización para todos los sectores de la economía colombiana. ¿Dónde están los recursos del recaudo?

Las vías a puertos, otro dolor de cabeza para la industria del transporte. Bogotá-Costa Atlántica-, hace 12 años un vehículo demoraba 18 horas en su recorrido. Hoy, por el estado de las vías, más la congestión en pasos críticos, incluidos los de los múltiples municipios en la ruta, pueden ser de más de 24 horas. ¿Las concesiones habrán analizado este problema con las autoridades locales?

Está bien mirar lo macro, no sin tener en cuenta lo micro. Son innumerables los aspectos a analizar, pero sin transporte estable y rentable, lo demás se complica.

Subir por subir no parece lo más responsable. Toca revisar todo, estructuras de precios, calidad y seguridad integralmente, es lo que corresponde.

#### LA COLUMNA DEL LECTOR

#### Los mejores años de tu vida... Pero en casa

**ADRIANA** CAROLINA VARGAS VELANDIA

ME ACUERDO MUY BIEN DE que el 16 de marzo de 2020 fue un día caótico para mí. Llevaba algunas semanas adaptándome a mi nuevo colegio, pero ese día me llevé la sorpresadeque al llegar ami institución tenía que recoger todas mis cosas y dirigirme con ellas de vuelta a mi casa. "Tan solo será por unas semanas y luego volverá todo a la normalidad", nos decían todos los adultos. No fue así. La pandemia del COVID-19 había llegado a Colombia.

Ahí estaba yo, con mi computadora en el estudio de la casa. Tenía asignaciones distintas de cada clase, que después se transformaron en llamadas por Zoom. Así fue como nació un improvisado modelo educativo virtual. Ahora debía terminar de conocer a mis compañeros a través de una cámara o un chat, aprenderporunapantallayescucharamis profesores con unos audífonos, sin una sola persona de mi edad cerca. No pude ir a celebraciones de 15. No sentí la experiencia de estar entre los grandes del colegio. Incluso pareció que noveno grado ni siquiera existió. Claramente, no todo fue malo

en la pandemia, ya que nunca me enfermé, pude compartir con mis padres, aprendí cosas nuevas e hice grandes amigos así fuera por chat.

Entre agosto y septiembre de 2021 volví a la modalidad presencial, pero sentí que yano era lo mismo. Megradué y entré a la Universidad de La Sabana, a la carrera perfecta para mí: Comunicación Social y Periodismo. Como es de imaginarse, me apasionan los temas sociales y por eso decidí plantearme un cuestionamiento: ¿Será que soy la única que quedó con esta sensación de pérdida de tiempo, cambio de identidad y de percepción? Resulta que no. He hablado con muchos contemporáneos y todos concuerdan en que esos años de adolescencia no los sintieron y ahora tienen el impulso de "reponerlos".

La pandemia tuvo un efecto en todos, pero tal y como estableció Unicef en su informe Cinco formas en que la pandemia impactó a los adolescentes, "la experiencia fue distinta según la etapa de la vida". Y es en los jóvenes en quienes quiero centrar mi atención. Esta población recibió efectos negativos en su salud mental, habilidades de socialización e incluso en su personalidad.

Afrontarchoquestan fuertescomo los que surgieron de la pandemia generó consecuencias en nuestras dimensiones anímica, social, íntima y tecnológica. Un niño pequeño quizá no se acuerda de cómo era su vida antes de la pandemia y un adulto ya vivió una gran parte. ¿Pero qué pasa con el adolescente? Él sí que se acuerda de cómo era todo antes del 2020 y ahora siente ansiedad por su futuro, un vacío inexplicable y mucha confusión. Imagina que llegaste a lo que muchos adultos llaman "la mejor etapa de tu vida" y ahora resulta que te restringen tu libertad para salir, descubrir tu identidad y expresar lo que sientes. Cualquiera estaría confundido. Al crecer, es necesario contar con espacios de esparcimiento ajenos al hogar, pero por culpa de la pandemia no se dieron, generando estrés y agobio por ver siempre las mismas caras.

Los profesionales en salud chilenos Alexis Soto, Alex Veliz y Anita Dorner encontraron, entre otras cosas, que la pandemia se ha tratado con una visión adulto-céntrica. En lo que respecta a la socialización, es posible ver las secuelas generales al estudiar mi comportamiento y el de mis pares. Antes, yo no pensaba en qué pasaba si abrazaba a mis amigos, les cogía la cara, nos dábamos un beso de despedida, etc. Ahora me cuesta mucho entablar contacto físico porque, por un lado, pienso en la bioseguridad y, por otro, en el vínculo social. A menudo me siento loca por plantearme este tipo de dilemas, pero me alivio al saber que otros amigos también se sienten así.

Considero pertinente detenerse un segundo y analizar todas las áreas en las que repercutió el COVID-19. Por ahora me quedo con que la pandemia tuvo más cosas en contra que a favor en mis contemporáneos. La cuestión es cómo podremos sanar las heridas invisibles que nos quedan del 2020. Aconsejo que, en lugar de evadir el problema y hacer como si no exista, pienses en lo bueno o malo de cualquier hecho coyuntural de tu vida.

#### Foto de la semana



Nevado del Tolima. / Juan Sebastián Jiménez Tique (@ juantiquee)

Envíanos tu propuesta para La página del lector al correo elespectadoropinion@gmail.com, indicando tu nombre completo y la categoría en la que quieres participar. Columna del lector: Cualquier tema es bienvenido, lo importante es convencer con argumentos. Extensión máxima: 600 palabras. Antieditorial: Cuéntanos en un texto por qué estás en desacuerdo con cualquiera de los editoriales publicados en El Espectador. Extensión máxima: 500 palabras. Foto de la semana: Muéstranos la mejor fotografía que hayas tomado. Buscamos imágenes de buena calidad. Tamaño máximo de archivo: 3.0 MB. Sé original. No caigas en lugares comunes ní repitas el contenido abordado por otros. Esperamos textos bien escritos, sin errores de redacción ni ortografía. Comprueba todos los datos y las fuentes que citas. Evita el lenguaje pretencioso y burocrático. Atrévete a disentir. Nos gustan los enfoques inesperados y distintos. Sé respetuoso. No tendremos en cuenta propuestas que contengan insultos, afirmaciones falsas o inciten a delitos. Evita enviarnos contenidos que ya hayan sido publicados antes en otros medios. Tu colaboración debe ser exclusiva para El Espectador.

#### El Teatro Colón de Buenos Aires, un símbolo

Antonio Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Música Sinfónica, explicó que la importancia de la presentación en el Teatro Colón de Buenos Aires es "histórica", debido al esfuerzo artístico, operativo y estratégico que se tuvo que llevar a cabo para su realización. "Es un orgullo que la Sinfónica de Colombia haya llegado al Colón: lograr esta presentación nos permite

consolidar el imaginario de una orquesta de primer orden en Suramérica y esto es indispensable para el proyecto que nos estamos imaginando. Para dar los pasos necesarios hacia ese anhelo, hay que tener en cuenta variables que no solo tienen que ver con lo artístico, sino con las relaciones y los puentes que faciliten que esta agrupación comience a tener una dimensión mayor".



Las violinistas Angélica Gámez e Íngrid Cardozo preparándose en el camerino del Teatro Colón de Buenos Aires. / Caterine Alvarado Barragán

## Cultura

Música orquestal

### Teatro Colón de Buenos Aires, el pico de la gira de la Sinfónica de Colombia

Un recuento de lo que ocurrió durante el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia en una de las salas de ópera más importantes del mundo: el Teatro Colón de Buenos Aires. Aún falta un concierto en San Juan, Argentina, para la culminación de la gira de la agrupación por Latinoamérica.



LAURA CAMILA AREVALO DOMÍNGUEZ

larevalo@elespectador.com

Había un señor canoso que tenía las manos cruzadas y las mejillas rosadas. También tenía una argolla dorada en un dedo y una bufanda a cuadros. Olía a pino. Su gesto de satisfacción era imposible de ignorar. No se movía, solo sonreía levementey en sus cachetes sobresalían un par de líneas muy finas que delineaban el gesto. En ese momento, sonaba "Yo me llamo cumbia", la canción de la gira que indica la victoria: si el público le abría los brazos a la orquesta y lo demostraba a través de aplausos largos y persistentes, como indicándole que no quería que se fuera, que ojalá se alargara ese encuentro, el director regresaría al escenario y cerraría con la segunda cumbia de la noche. La primera siempre es "Colombia, tierra querida".

Esa noche fue para Buenos Aires y su Teatro Colón. El frío nos congeló las orejas, las manos y la nariz. El hotel estaba a menos de dos cuadras, pero caminarlas en medio de esa lluvia helada reforzó los corrientazos que ya habían aparecido por los nervios. Para algunos músicos de la Orquesta Sinfónica de Colombia, tocar allí era un sueño.

cer día, el productor me dijo que, en ese momento, la emoción era esperable, pero que habría caídas anímicas. Que sería normal si, en algunos días del trayecto, me percataba de gestos de cansancio y hasta de tedio por la suma de los días y el cambio de hoteles, ciudades, climas y acentos. Y yo me imaginé eso como un recorrido largo hacia una montaña alta. Que esas caídas serían los desniveles de la carretera. Y en la parte más alta ubiqué al Colón y me imaginé a los músicos como los escaladores que, al terminar, pondrían la bandera de su país en la cima, como quien conquista la duda y la convierte en certeza. Esa noche fue el pico de este recorrido de nueve ciudades y dos países. Aún falta el concierto final, que se realizará en San Juan, Argentina.

La presentación comenzó a las ocho de la noche, pero antes, justo después de terminar el ensayo y cuando aún no entraba el público, la violinista Angélica Gámez estaba arrodillada en el escenario para hablar con un par de periodistas que le hacían preguntas desde abajo. Sonaban violines, trompetas, chelos y contrabajos. Algunos hombres estaban en camisa blanca. Las mujeres, vestidas de negro, se tomaban fotos de la cintura para arriba porque aún tenían tiempo de caminar en tenis. Osvaldo Maldonado, el hombre que se encarga de los detalles que convierten a esta orquesta en un ejemplo de La gira se inició en Brasil y el ter- sincronía y rigor, movía sillas y



Para los asistentes había un guardarropa antes de entrar a la sala: yo decidí dejar allí la sombrilla, la chaqueta y el bolso. Detrás de mí, escuchaba conversaciones en argentino: "Tenés que probar ese nuevo restaurante" o "qué frío hace" o "¿sabés cuál es mi problema? Que no aprendo de vos". Es decir, escuchaba la vida en argentino, la cotidianidad de Buenos Aires. Entré, me senté, me arrepentí de dejar el abrigo afuera, pero me resigné: quedaban dos minutos para que se iniciara el concierto.

Para esa noche, el repertorio anunciado fue la Obertura mestiza, del colombiano Victoriano Valencia, el Concierto para tres pianos orquestan.º7enfa,k.242,deMozart, y la obra Shéhérazade, del compositor ruso Nikolái Rimski-Kórsakov.

Ese día ya se habían presentado

seis veces desde que comenzó la gira. Y yo cada vez me concentro en algo distinto. Esa noche me ubiqué muy cerca de Tomer Lev, el solista de piano israelí que acompaña la gira: respiraba tan hondo, que yo alcanzaba a escuchar cada inhalación, pero lo hacía en unos momentos precisos, como tratando de no interrumpir los sonidos que salían al toque de sus manos con el piano. Cerraba los ojos o se quedaba mirando a un punto en su horizonte. ¿Qué pensaría?, pensé cuando lo vi hacer eso. Y qué miraría en ese momento en el que todos estábamos tan atentos a sus movimientos y a los de los otros dos solitas: Berenika Glixman y Nimrod Meiry-Haftel. Durante muchos momentos de su interpretación, Lev movió la cabeza haciala derecha y la izquierda. Pare-

El frío de Buenos Aires nos congeló las orejas, las manos y la nariz. El hotel estaba a menos de dos cuadras, pero caminarlas en medio de esa lluvia reforzó

cía decir cosas. Movía la boca como si estuviese hablando y se estremecía en su silla, de la que parecían salir corrientazos que le provocaban una especie de saltitos eléctricos. Cuando terminó, todos lo miramos como si fuese de otro planeta.

Hacia el final del concierto, al que además asistieron el embajador Camilo Romero, la actriz colombiana Carolina Ramírez y la actriz argentina Lorena Meritano, entre muchas otras personas, en los balcones se desplegaron unas banderas de Colombia. Y ahí la cotidianidad de Buenos Aires dejó de sonar en argentino exclusivamente: varios colombianos gritaron el nombre de las ciudades en las que nacieron, le lanzaron "vivas" a la orquesta y dejaron claro que en el Colón también había apoyo cercano a las raíces de los músicos.

Muchas cosas dependen del público cuando de conciertos se trata: los aplausos en los momentos indicados, su persistencia y duración, los gritos de aliento y aprobación, la presencia hasta el final... Cuando todos estos factores se juntan, como ocurrió en el Colón, las palmas no dejan de tocarse y la visibilidad se obstruye porque la gente se pone de pie para ovacionar a la orquesta.



La sala principal del Teatro Colón de Buenos Aires, en forma de herradura, cumple con las normas más severas del teatro clásico italiano y francés. / Caterine Alvarado Barragán

LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 / EL ESPECTADOR

#### Dramática definición del título olímpico

Ayer, en una final muy cerrada, la selección femenina de baloncesto venció 67-66 a la de Francia y le dio el título de los Juegos Olímpicos de París 2024 a Estados Unidos. Con ese oro, la delegación norteamericana igualó a China en 40 metales dorados y le quitó el primer lugar del medallero por mayor número de platas: 44 frente a 27 de los asiáticos. Japón, con 20 oros, quedó tercero: Australia, con 18, quedó cuarto, y Francia, con 16, fue quinto. Colombia con tres platas y un bronce terminó en la casilla 66 por debajo de países como Argentina, Chile y Ecuador.



#### Ahora vienen los Juegos Paralímpicos

Después del éxito de París como organizadora de los Olímpicos, vienen los Juegos Paralimpicos, del 28 de agosto al 9 de septiembre, en los que Colombia tendrá 78 deportistas (47 hombres y 31 mujeres), quienes participarán en 10 deportes, entre ellos, por primera vez, fútbol para ciegos, paratiro deportivo y paratriatión. La meta es mejorar las 24 medallas (tres de oro, siete de plata y 14 de bronce) de Tokio 2020.

## Deportes PRIS2024



FERNANDO CAMILO GARZÓN, ENVIADO ESPECIAL A PARÍS

fgarzon@elespectador.com 

En pleno Jardín de las Tullerías la llama del pebetero de los Juegos Olímpicos, con sus últimas exhalaciones, luchaba por mantenerse con vida. En el metro, miles de turistas embutían sus maletas. Huían de París, luego de tres semanas de celebración olímpica. De la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo y el Museo del Louvre empezaron a quitar las vallas que cercaban el camino de sus visitantes. Los monumentos de la Ciudad Luz se preparaban para volver a su rutina, como las calles y los millones de parisinos, que vieron trastocada su cotidianidad durante casi un mes.

El sol picante dejó atrás el mediodía y, mientras la capital francesa se alistaba para decir adiós a los Juegos y pasarle la posta a Los Ángeles 2028, en los Campos de Marte una colombiana se jugó el sueño de su vida: ganar una medalla.

Abstraída de la ciudad convulsa, Tatiana Rentería no escuchó en ese momento nada más que los gritos y señales de su entrenador. El reloj avanzó lento. La valluna, sin desesperarse por mantener su ventaja, intentó no mirar el tablero. Los segundos podían ser puñales. Un mal movimiento, una mirada perdida para intentar descifrar cómo iba el tanteador, habría significado la derrota. Explicó, de hecho, que esa fue la razón de su caída en las semifinales. "Venía por el oro, pero una distracción me costó esa pelea", le dijo a El Espectador con su medalla de bronce colgada en el cuello.

Tatiana Rentería sabía que en la pelea que le dio el bronce se definía mucho de su destino. Antes de salir a escena pensó en su familia. Más que nada, en su hija, quien le pidió de cumpleaños la medalla olímpica. Durante unos segundos, un escalofrío le recorrió la espalda cuando imaginó la posibilidad de incumplir la promesa. Recreó, fugaz, el instante fatídico, el error que podía llevarla a su debacle. ¿Así acabaría el sueño que la ilusionó desde sus primeras peleas? No hubo tiempo de darle muchas vueltas, la llamaron a escena y entonces se olvidó de todo.

Antes de ser luchadora, los pri-



Tatiana Rentería celebra su triunfo en el duelo por el bronce contra la ecuatoriana Génesis Reasco. /EFE

Así se ganó la cuarta medalla de Colombia

### Tatiana Rentería cerró con broche de bronce los Juegos Olímpicos

La deportista se subió al podio de la lucha libre en los 76 kilogramos y cerró la cuenta de la delegación nacional en París 2024.

tería estuvieron en el fútbol y el levantamiento de pesas. La lucha llegó de casualidad, cuando ninguno de los otros deportes le robó el corazón y la tardía llegada de un entrenador le reveló la nueva disciplina. En eso también pensó ya coronado su podio olímpico: "Es increíble pensar que cuando empecé, muchas veces tuve pereza de ir a entrenar. Dudaba si llegar o no, si dejar de trabajar o estudiar para dedicarme a esto. Y

en ese momento tomé la mejor decisión".

Empezó a trabajar muy joven, a los 11 años. En Buenaventura, puerto al que llegó tras salir huyendo con su familia de Cali por la violencia, se ganaba la vida pescando o buscando madera. Desde que era niña, fue el sustento de su familia hasta que la situación se hizo insostenible y fue a dar a la Fundación Servicio Juvenil Bosconia, un internado que cuidó de

Allí descubrió la lucha y empezó a soñar con participar en unos Olímpicos, la ilusión que cumplió hasta hace unos días y que coronó subiendo al podio. Tal vez, habría podido ocurrir antes, pero el nacimiento de su hija, cuando Rentería tenía 17 años, retrasó su llegada a la élite.

Como sub-23 dio resultados muy rápido. Antes de los Olímpicos, ya había sido campeona juvenil en competencias Sudamericameros sueños de Tatiana Ren- hoy con esta medalla, siento que ella hasta que fue mayor de edad. nas, Panamericanas y Mundiales. dentro de cuatro años".

Con Tatiana Rentería y su bronce Colombia cerró su cuenta. Ya había ganado tres platas con Angel Barajas, Jeison López y Mari Sánchez.

/ 21

Incluso, en mayores, la colombiana venía de ganar bronce en el Mundial de Belgrado (Serbia), de 2023. Por eso, para París 2024, no eran pocos los que confiaban en su medalla. Incluso, ella sabía que le hubiese alcanzado para pelear el oro. "Con lo que tuvimos hice mucho. Este bronce lo logré con poco apovo. Nosotros debimos salir hace mucho tiempo de Colombia, a prepararnos afuera. Tuvimos muy pocas semanas para preparar los Olímpicos. Y con eso que nos dieron hicimos podio. ¿Qué pasaría si nos apoyaran más a todos los deportistas?", dijo después de logrado su triunfo.

No fue una victoria sencilla. La distancia de 2-1, a pocos segundos de dejar el cronómetro en ceros, se veía demasiado corta. El coliseo observó absorto, casi en silencio, la agónica definición. Los únicos que vociferaban eran los entrenadores. El colombiano, Izquierdo, parecía querer subirse a la colchoneta. Y cuando el reloj paró y le dio el triunfo a Rentería, su estratega perdió la cordura: arrodillado, le pegó varias palmadas al piso; lloró, abrazó a su pupila y le pasó la bandera. Ella intentó subirse al terreno de batalla, para mostrarle los colores de Colombia al mundo, pero no la dejaron. Sin importarle, escogió entonces dar una vuelta olímpica a todo el escenario. Sonreía, con el pendón como una capa, había alcanzado su mayor ilusión.

El futuro le depara buenas promesas. "Cuidado con lo que viene", advirtió la nueva medallista. El fuego del pebetero, finalmente, se extinguió en París y no volverá a prenderse hasta dentro de cuatro años. A su hija ya le cumplió la promesa, pero, tras su festejo, reveló que todavía le falta una. Se la hizo a Jackeline Rentería, la que inspiró sus jóvenes sueños, con sus dos medallas de bronce en Beijing y Londres. "La quiero mucho, pero le dije que la voy a superar. Algún día voy a conseguir esa medalla de oro. Soy joven, tengan cuidado conmigo

#### Liga BetPlay

Luego de que ayer Atlético Bucaramanga, vigente campeón del fútbol profesional colombiano, visitara a Once Caldas en Manizales y que Alianza FC recibiera a Envigado en Valledupar, la quinta fecha de la Liga BetPlay Dimayor continúa esta noche con el choque entre Fortaleza CEIF y Deportivo Pereira, en el estadio Enrique Olaya Herrera, de Bogotá (8:00 p. m.). En caso de conseguir tres puntos ante los matecañas, los amix llegarían a 13 puntos, que los pondrían en la parte alta de la tabla. Mañana, a las 7:30 p. m., seguirá la acción en el campeonato local con el duelo entre Águilas Doradas y Jaguares de Córdoba, en el estadio Arturo Cumplido Sierra, de Sincelejo.

#### Final de la Liga Femenina

Deportivo Cali e Independiente Santa Fe se citaron este domingo en el Estadio Palmaseca para encarar el duelo de ida de la final de la Liga BetPlay Femenina. El onceno azucarero pegó primero y se impuso 2-1 ante su público. El autogol de Andrea Pérez y la anotación de Ingrid Guerra, figura de la cancha, ilusionan al equipo vallecaucano con su segundo título en la rama femenina. De poco sirvió el empate parcial de Karla Torres para las leonas, máximas ganadoras de este certamen (cuatro títulos), que esperan darle vuelta a la serie en El Campín. El capítulo definitivo de esta confrontación está agendado para el próximo viernes 16 de agosto, a las 7:30 p.m.

#### De fútbol y futbolistas colombianos

MUCHA BOLA ANTONIO CASALE



Muy rara, más que de costumbre, resultará la liga de fútbol de este semestre en nuestro país. Millonarios, Santa Fe, América, Nacional y Medellín afrontan pausas sin competencia de 15 a 30 días porque los estadios en que juegan serán escenario del Mundial Femenino Sub-20 y por estas fechas son endosados administrativamente a la FIFA.

Para algunos como Millonarios puede ser la oportunidad de volver a comenzar, pues claramente la pretemporada y el descanso que tuvieron a mitad de año no funcionaron. Lo mismo pasa con el Medellín, que además tendrá nuevo entrenador y en la mitad de su pausa afrontará la Copa Suramericana. Santa Fe en cambio, aunque tuvo menos vacaciones que los otros porque jugó la final, sigue fiel a su estilo y la pausa podría cortarle el ritmo de competencia justo cuando las cosas marchan bien. A Nacional le llegaron muchos jugadores sobre el comienzo de la liga y estos días le pueden servir para hacer equipo con los nuevos. América es el que más tiempo de trabajo tuvo antes del comienzo, anda bien y está listo para competir, es a otro al que la pausa le puede cortar el ritmo. Capítulo aparte son los que siguen como si nada porque pueden, si aprovechan, sumar varios puntos que le den una sensación engañosa de comodidad en la tabla que, por cierto, no tiene sentido mirar por la diferencia en partidos jugados entre los participantes. Es lo que hay y la verdad es que era dificil armar un fixture distinto dados los compromisos de televisión. En esta oportunidad no hay de otra que adaptarse a la situación y el que mejor planifique sacará réditos.

Resulta llamativo que después de la gran Copa América que hizo Colombia los movimientos del mercado para sus jugadores hayan sido parcos. El MVP del torneo, James Rodríguez, nitiene equipo. Los interesados parecen haber visto todo el paisaje y encontraron que en clubes juega poco, entendible. Richard Ríos ha sido retenido por Palmeiras y Fluminense trata de hacer lo mismo con John Arias. Se esperaba el regreso de Davinson Sánchez a una liga de primer nivel de Europa después de su buena Copa y previa temporada en Turquía. Entonces, o la Copa América ya no es la virina que fue antes, los empresarios de los futbolistas colombianos no tienen los contactos para moverse en la élite o el jugador colombiano ya tiene fama de irregular. Hoy, solamente Cabal, un defensor central que no juega en la selección, que comenzó en Nacional y estaba en Italia, jugará en la Juventus. Él y Luis Díaz son los únicos nacionales en la élite mundial.

Esta semana Junior de Barranquilla jugará por los octavos de final de la Libertadores contra Colo Colo. Los tiburones tienen una gran oportunidad, contra un rival parejo, de meterse en los cuartos de final, cosa que sucedería por segundo año consecutivo después de que el Deportivo Pereira lo consiguiera el año pasado. Nada mal en tiempos de sequía en clubes.

## Deportes PRIS2024



La ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, en el estadio de Saint Denis. /AFP

Juegos Olímpicos de París 2024

### Estados Unidos ganó, Francia se lució y Colombia quedó en deuda

Con las mismas 40 medallas de oro que China, pero mayor número de platas, el equipo norteamericano volvió a salir campeón. Nuestra delegación, con cuatro podios, no cumplió con los pronósticos del área deportiva del COC.



LUIS GUILLERMO ORDÓÑEZ OLANO, ENVIADO ESPECIAL A PARÍS

Lordonez@elespectador.com @Memordonez

Deportistas, entrenadores, dirigentesy periodistas han dejado en claro durante las últimas dos semanas que clasificar a unos Juegos Olímpicos es un gran logro. Pertenecer al exclusivo grupo de los mejores 10.500 atletas del mundo es un privilegio. Y en ese sentido, los 87 colombianos que nos representaron en París 2024 son ganadores.

las expectativas y pronósticos del área deportiva del Comité Olímpico Colombiano. Venían a participar, superar sus mejores marcas y consolidarse en la élite de sus respectivas disciplinas. El 20% de ellos obtuvo algún premio. El gimnasta nortesantandereano Angel Barajas, segundo en la final de la barra fija, se colgó una medalla de plata, al igual que los pesistas Jeison López y Mari Leivis Sánchez. La luchadora Tatiana Rentería, en el cierre de las justas, ganó un bronce.

El equipo nacional logró además 14 diplomas, que se les entregan a los deportistas que terminen sus competencias entre los puestos cuatro y En su mayoría, cumplieron con ocho. Eso fue lo que lograron Queen cia deportiva gracias a la herencia

Saray Villegas (BMX freestyle), Angel Hernández (gimnasia trampolín), Ingrit Valencia, Angie Valdés y Jenny Arias (boxeo), la selección femenina de fútbol, Mateo Carmona (BMX), Sandra Lorena Arenas (marcha), Martha Bayona, Kevin Quintero y Cristian Ortega (ciclismodepista), Luis Felipe Uribe (clavados), Luis Javier Mosquera (pesas), Valeria Araújo (heptatlón) y Flor Denis Ruiz (lanzamiento de jabalina).

La cosecha colombiana fue levemente inferior a la de Tokio 2020, cuando logró cuatro platas, un bronce y 12 diplomas olímpicos. Quizá quien mejor definió nuestro momento en las justas fue la experimentada bicicrosista Mariana Pajón: "Tuvimos un empuje muy fuerte hace unos años, estuvimos estables y ahora hay que empujar nuevamente, creerle a la nueva generación". Levantamiento de pesas y gimnasia fueron los deportes destacados, mientras que ciclismo y boxeo decepcionaron.

Está claro que tras la bonanza en Londres 2012 v Río 2016, entramos en un bache, que se habría podido superar en la capital francesa si los deportistas más representativos de la delegación hubiesen cumplido consus expectativas, porque venían porpodiosysefueronconlasmanos vacías o con un premio menor al que sus antecedentes y trayectorias merecían, como Kevin Santiago Quintero, Flor Denis Ruiz, Martha Bayona y Jenny Arias.

Imitando el modelo que le permitió a España convertirse en potende los Juegos de Barcelona 1992, Francia se preparó para volver a ser potencia y, sobre todo, sembrar una semilla que le permita seguir creciendo en las próximas décadas. Los 67 millones de galos recordarán por siempre estas justas, en las que mostraron con orgullo en cada detalle su esencia, cultura y tradiciones. Como si fuera poco, terminaron quintos en el medallero y duplicaron los podios que habían logrado hace tres años.

Estados Unidos mantuvo su supremacía, pero China sigue pisándole los talones. Empataron con 40 medallas de oro y el título se definió por primera vez en la historia por las preseas de plata, 44 a 27. De hecho, tocó esperar hasta la última final, la del baloncesto femenino, en la que las norteamericanas vencieron 67-66 a Francia, en un dramático desenlace del partido y de los Juegos.

#### Colombia en las 10 últimas ediciones de los **Juegos Olímpicos**

| Sede           | Oro | Plata | Bronce | Tota |
|----------------|-----|-------|--------|------|
| Seúl 1988      | 0   | 0     | 1      | 1    |
| Barcelona 1992 | 0   | 0     | 1      | 1    |
| Atlanta 1996   | 0   | 0     | 0      | 0    |
| Sidney 2000    | 1   | 0     | 0      | 1    |
| Atenas 2004    | 0   | 0     | 2      | 2    |
| Beijing 2008   | 0   | 2     | 1      | 3    |
| Londres 2012   | 1   | 3     | 5      | 9    |
| Río 2016       | 3   | 2     | 3      | 8    |
| Tokio 2020     | 0   | 4     | 1      | 5    |
| Paris 2024     | 0   | 3     | 1      | 4    |

### RESERVE SU AGENDA

Septiembre 4 5 6

Plaza Mayor - Medellín, Colombia





#### Más información para su registro

(57-601) 326 8500 / (57-604) 326 5100 (57) 316 431 2680 eventos@andi.com.co

#### Para gestionar su patrocinio comercial

318 3513963 / 318 3306522 / 3182389586 Lbedoya@andi.com.co Jrua@andi.com.co Nrojas@andi.com.co

www.andi.com.co

Apoya:

#### Sudoku

| 8 |   |   |   |   |   | 7 |   | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 9 |   | 3 |   |   |   |   |   |
| 4 | 3 |   |   |   | 8 |   |   | 1 |
| 7 |   |   |   |   | 5 |   |   | 4 |
| 3 |   | 6 |   | 9 | 7 |   |   |   |
|   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |
|   | 4 |   |   |   |   | 9 |   |   |
|   |   |   |   | 2 |   | 5 |   |   |
|   | 6 | 2 |   |   |   | 1 | 4 |   |

|   | 8 |   |   |   | 6 |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 6 |   | 1 |   |   | 7 | 4 |   |
|   | 1 |   |   | 8 | 9 |   |   |   |
|   |   | 5 |   |   |   |   |   | 9 |
| 1 |   |   |   | 6 |   | 2 |   |   |
|   | 9 | 2 |   |   |   | 3 |   |   |
|   |   |   |   |   | 8 |   |   | 4 |
|   |   | 7 |   |   |   |   |   | 5 |
|   | 3 |   |   |   | 5 |   |   |   |

#### Espectagrama

Espectagrama, Mario Méndez - mariom20co@yahoo.com

|                                            | -                  | - Alle                           |                                        | !No dijo                           | Até<br>bueyes                   | Simbolo<br>del curie<br>(no curio)      | de<br>Balzac | Nativos<br>surame-<br>ricanos |
|--------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Je                                         | 6                  |                                  | Los<br>quiero<br>(1)                   |                                    |                                 |                                         |              |                               |
| Mil                                        | 11                 | 7                                | Nexo,<br>vinculo<br>y som-<br>bras (2) | )                                  |                                 |                                         |              |                               |
|                                            | Alzad,<br>sublevad | Castigue<br>a Canadá<br>por dron |                                        | Invertido,<br>platiflos<br>manitos |                                 | Sodio<br>Mico que<br>"paso por<br>aquí" |              |                               |
| Vendajes<br>no de pa-<br>nadería           |                    |                                  | Ш                                      |                                    |                                 |                                         |              |                               |
| Pez de<br>río:<br>chema                    |                    |                                  |                                        |                                    | Símbolo<br>irídico              |                                         |              | Asistente<br>de árbitro       |
| Invertido,<br>Estado de<br>Francisco       |                    |                                  |                                        |                                    |                                 |                                         |              |                               |
| Reci-<br>piente                            |                    |                                  |                                        |                                    | Piojo de<br>gallina<br>Ensamble |                                         |              |                               |
| Siervo de<br>la anti-<br>güedad            |                    |                                  |                                        |                                    |                                 | Oro de<br>heráldica                     |              |                               |
| Anaïs<br>1903-77,<br>escritora<br>francesa |                    |                                  |                                        | Laúd para<br>usted                 |                                 | 5 5                                     | 9:           |                               |
| Invertido,<br>visaje,<br>moneria           |                    |                                  |                                        |                                    |                                 | , 9                                     |              | 3                             |
| aquí<br>hasta allá                         |                    |                                  |                                        |                                    |                                 | 9                                       | -            | 9                             |

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR, Horizontales: Latín Acate, Najas, En vilo, Sueño, Co, Tm, Ardor, Ref. idea, Error, Eo, Avión, Astas, Ròule, Verticales: Estrenar, Numeroso, Ve. Frita, La Niña, Oval, Acalorárase, Tajo, Dé, Ita, Code, Nestorio.

### **EL HORÓSCOPO DE ARTEMISA**

Leo (24 jul. - 23 ago.) Hoy existirá la posibilidad de realizar algunos cambios favorables en tu vida que te lleven en la dirección

Virgo (24 ago. - 23 sep.) Mercurio está retrógrado y eso hará que tengas muchos altibajos emocionales, prepárate y protege tu mente y espíritu. Número del día: 0.

que quieres, abre todas las

puertas. Número del día: 5.

Libra (24 sep. - 23 oct.) Estás muy reflexivo y es porque te sientes muy tensionado en diferentes aspectos de tu vida. La energía debe renovarse. Número del día: 3.

Escorpión (24 oct. - 22 nov.) Cuida a los leales, cultiva más conexiones y no permitas que los conflictos de los demás te pongan en peligro.

Sagitario (23 nov. - 21 dic.) El único refugio seguro que tendrás esta semana es tu familia. Reactiva lazos e invierte tú energía en lo importante de saber amar. Número del día: 10.

Capricornio (22 dic. - 20 ene.) Tú sabes cómo evitar que las discusiones, no te dejes provocar y mejor ten cuidado de a quién le confias tus cosas. Número del día: 6.

Acuario (20 feb. - 20 mar.) La economía está tambaleando por culpa de caprichos innecesarios. Este tema debería tener una dosis de consciencia. Número del día: 8.

Piscis (20 feb. - 20 mar.) Los defectos de tu pareja están haciendo meollo en tu cabeza. Estás obsesionado con cambiar a esa persona y deberías enfocarte en valorarla. Número del día: 3. Número del día: 8.

Aries: (21 mar. - 20 abr.) Tus relaciones personales están muy intensas esta semana y puede que tomes decisiones muy emocionales. Número del día: 4.

Tauro (21 abr. - 21 may.) Deja de estar fiscalizando a todo el mundo, permíteles a los que amas ser libres y siembra en ti la semilla del cambio. Número del día: 10.

Géminis (22 may. - 21 jun.) No te olvides de tu relación de pareja, se podrían presentar decisiones importantes que tomar que requieren de tu sabiduría. Número del día: 13.

Cáncer (22 jun. - 23 jul.) Estás equivocado y los mensaies que estás enviando a quienes amas son muy lamentables. Conéctate con tu interior

## Unchatcon...

Nicolás Hoyos, panadero

### El resurgir del pan de masa madre

El cocinero habló sobre su carrera de panadero y el funcionamiento de su negocio, explicó el proceso de producción del pan artesanal, sus características y reflexionó sobre la realidad de la profesión de chef en comparación con su representación en los medios.



DIANA CAMILA **ESLAVA** 

deslava@elespectador.com Camila Eslava

¿Cómo resume su camino para convertirse en panadero?

En cocina uno ve un poco de todo. Siempre había estado enamorado del pan, pero también siempre me había parecido muy complicado. Tuve una experiencia profesional muy buena en Buenos Aires; estuve allá en 2007 y ahí me fui enamorando cada vez más. En mis trabajos como cocinero, siempre trabajaba con el panadero o con quien hacía el pan para el restaurante. Siempre fue un hilo conductor en mi carrera. Al igual que muchos otros alimentos, este se había ido degradando con el tiempo y sentí la necesidad de devolverle su relevancia y calidad.

En las tiendas se encuentran todo tipo de panes en bolsas con distintas características. ¿Cuál es su diferencia con el pan artesanal?

Hoy en día, muchos panes no están realmente fermentados, sino que simplemente están inflados, lo que afecta su calidad. La masa madre utiliza levaduras presentes en el aire y en la cáscara de las semillas, que fermentan la harina con agua, permitiendo una mejor asimilación de los nutrientes. Antiguamente, las comunidades contaban con un panadero y un horno comunal que horneaba en días específicos para alimentar a la comunidad. Aunque se consumía diariamente, no estaba siempre disponible. Hoy en día, la demanda de inmediatez ha llevado a añadir conservantes y químicos para prolongar su vida útil, olvidando que es un producto perecedero con un ciclo de vida corto: entre cinco o seis días.

Con los años, ¿qué opinión se ha ido formando de su profesión?

La profesión ha sido romantizada y se presenta como algo glamuroso. Sin embargo, la realidad es que ser chef es un trabajo extremadamente exigente, tanto física como emocionalmente. Trabajar en una cocina significa estar constantemente bajo presión. Esto puede ser muy agota-



Nicolás Hoyos fundó Suculenta Panadería en 2014. / Andrés Alvarado

dor si no estás preparado para esa realidad. Cuando comencé a estudiar y trabajar en cocina, se veía este oficio como uno que se aprendía con esfuerzo y disciplina, casi como en el ejército. Hoy en día, algunas personas salen de la escuela de cocina esperando convertirse en chefs de inmediato.

¿Qué es lo que más le gusta de este oficio?

Me enamora la magia de elaborar pan. Me sigue impresionando que, con solo agua, harina y sal, se pueda crear un producto tan fundamental. Hasta mediados del siglo XIX, en Europa, el pan representaba del 60 al 70

% de la ingesta calórica diaria. Esa historia y esencia me siguen pareciendo mágicas. Disfruto enormemente hacer pan. El que hacemos nosotros, al que llamamos "masa madre de la casa", solo lleva agua, harina y sal, pero lo que lo hace especial es el tiempo de fermentación. Es un proceso vivo y eso lo hace fascinante. Cada día es diferente porque el pan responde a su entorno: la temperatura, la humedad y el clima influyen en cómo se desarrolla.

Lea la entrevista completa en la página web de El Espectador.



Un territorio rico en biodiversidad para el mundo

En agosto encuentre editoriales periodísticos sobre

#### Incentivos perjudiciales

Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal

Meta 18\*



Reducir los incentivos perjudiciales en al menos US\$500.000 millones anuales y aumentar los incentivos positivos para la biodiversidad.

Para 2025, identificar y eliminar o reformar gradualmente los incentivos o subsidios perjudiciales para la diversidad biológica. Estos se deben reducir en al menos US\$500.000 millones para 2030, empezando por los más perjudiciales. Paralelamente, deben estimularse los incentivos positivos para la conservación de la diversidad biológica.

Los incentivos perjudiciales emanan de políticas y prácticas que inducen a un comportamiento no sostenible que puede tener efectos secundarios imprevistos sobre la biodiversidad.

PLANETA SANO **GENTE SANA** 

Apoyo: Dirección técnica













Respalda:





Apoyan: